

San José, Costa Rica **JUEVES** 04 de julio del 2024

¢650

www.nacion.com

#### HOY EN EL EDITORIAL

Dilema en el Congreso

La Sala IV puso al Congreso en un dilema sin sentido, entre aprobar en primer debate una ley sobre la cual tiene dudas o rechazar su envío a referéndum, sin despejar la incerteza. P. 24



Alega que Contraloría no puede revisar licitaciones hechas mediante Banco P.3



#### Advertencia

Órgano fiscalizador señala que limitar participación y reducir ofertas 'pone en riesgo ejecución' de las obras

#### Falta claridad

CGR declaró con lugar objeciones de empresas inconformes con condiciones de los dos primeros carteles

#### Limitación

Contraloría encontró requisitos de experiencia excesivos que restringen la participación de oferentes



Desamparados registró este martes 73 incidentes provocados por las lluvias. Ayer, los vecinos de El Jardín todavia limpi ban la basura, las ramas y el lodo lanzados por el desbordamiento del río Cucubres. ALONSO TENORIO

LISTA DE ASISTENCIA CONFIRMA REUNIÓN ENTRE ORGANIZADORES Y 8 ENTIDADES P.

## Acta desdice alegato de gobierno sobre Marcha de la Diversidad

Casa Presidencial sostuvo que encargados no tramitaron permisos para actividad

DESCARTADO PARA 2025 P. 10

## Aumento en luz por factor térmico queda para próximo gobierno

Gasto por ¢147.000 millones deberá ser cargado a tarifas

#### **REVELA INTERVENCIÓN P. 21**

#### Coopeservidores prestó a clientes con elevado endeudamiento

Patrimonio de cooperativa cayó a la mitad en solo seis meses

Jeyland apunta hacia el Feyenoord

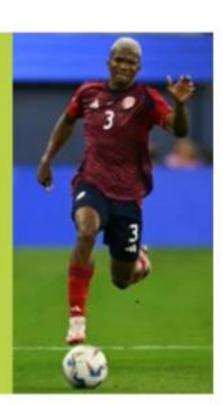

## Sinac deberá hacer estudios por daños en manglares del río Lagarto

Irene Rodríguez S.

irodriguez@nacion.com

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) deberá realizar estudios sobre la situación de los humedales y manglares del río Lagarto en playa Sámara.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo en el que se denunciaba que en dicho río y su estero se están llevando a cabo obras de eliminación de humedales y manglar, así como rellenos que afectan áreas de alta fragilidad ambiental y patrimonio natural del Estado.

El Sistema deberá brindar una solución definitiva a la situación en los próximos 12 meses. También se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

"Se ordena a David Chavarría Morales, director ejecutivo a. i., y a Nelson Marín Mora, director regional del Area de Conservación Tempisque (ACT), ambos del Sinac, para que dentro del ámbito de sus competencias: a) adopten y giren las acciones necesarias para que en el plazo de un mes, a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde respuesta como corresponda a la denuncia planteada por el recurrente y se le comunique lo resuelto", señala el fallo, bajo el expediente N.º 24-003134-0007-CO.

Asimismo, dice el alto tribunal, se deben realizar las acciones y coordinaciones pertinentes para que en el plazo de 12 meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, se efectúen los estudios necesa-



Los manglares son ecosistemas clave para el desarrollo de la vida en muchas costas. FUNDACIÓN NEOTRÓPICA

rios con el fin de determinar la situación real de la problemática denunciada y brindar una solución definitiva.

Denuncia. El recurrente presentó el amparo el pasado 6 de febrero contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Municipalidad de Nicoya ante la falta de respuestas del Sinac, pues desde el 8 de abril del 2022 interpuso una denuncia ambiental ante la institución, en la que se requirió información, acciones correctivas y la delimitación y restauración de las áreas afectadas.

Además, el quejoso señaló que el ayuntamiento había otorgado concesiones en la zona marítimo-terrestre (ZMT), con lo cual incumplía compromisos anteriores.

"Tanto el Sinac como el municipio han fallado en cumplir con sus obligaciones ambientales, particularmente en lo que respecta a la restauración de los humedales y el cumplimiento del principio

de irreductibilidad. La falta de acción por parte de las autoridades competentes ha llevado a la desesperanza, ya que no cree que el Sinac esté en disposición de implementar medidas de restauración ecológica ni a respetar el principio de irreductibilidad en un área de gran fragilidad ambiental dentro de la ZMT", indica el amparo.

Sinac alegó que en la zona puntual de playa Sámara-río Lagarto existe un problema que data de muchos años atrás y, por ello, presenta dificultades para la identificación y clasificación de humedales.

La entidad adujo que el principal insumo que posee para determinar si efectivamente hubo un cambio de uso de suelo que eliminó este tipo de ecosistema y efectuó rellenos en su lugar, es el estudio de fotointerpretación facilitado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el 2019.

En cuanto a la Municipalidad, se denunció que se dieron permisos en concesión para tres fincas en la ZMT y que estas lesionaban los humedales.

Los altos jueces consideraron que sí se habían lesionado los derechos fundamentales del recurrente, porque no se le dio respuesta a la consulta realizada en el 2022, y las respuestas brindadas a la Sala se hicieron con base en documentos del 2019, anteriores a la denuncia del querellante.

El recurso contra el municipio fue declarado sin lugar porque se determinó que, de las
tres propiedades identificadas
por el amparado, solo una corresponde a terreno de concesión de zona marítimo-terrestre, el cual fue inscrito bajo esa
naturaleza desde 1989. La vigencia de la concesión expiró
en el 2009 y actualmente está
en análisis la prórroga concesionaria.

"Es decir, el reclamo del recurrente versa sobre un futuro hecho e incierto, pues el municipio accionado aún no ha determinado si procede o no prorrogar la concesión del terreno", cita la sentencia.

#### HACE 50 AÑOS, 4 DE JULIO DE 1974

#### Nuevas plantas para almacenar granos

Redacción. Construirán en el país tres plantas almacenadoras de granos básicos en Liberia, Puerto Cortés y Quepos. Se contará con la financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y los trabajos estarán a cargo del Consejo de Producción. Incrementarán el almacenamiento de arroz, maíz y frijoles, para conjurar los problemas que ha habido con esos granos básicos para la alimentación popular. Cada planta tiene una capacidad de seis mil toneladas.

#### Revive plan de gran terminal de buses

Redacción. Un comité provisional, integrado por un grupo de ciudadanos, ha revivido la gestión presentada ante la Municipalidad de San José en 1966 para la construcción de una moderna terminal de buses, adyacente al Mercado Municipal N.º 1. Indican los proponentes que ese lugar ha sido por más de 30 años el punto orientador del público usuario, "donde el pueblo lo tiene todo al alcance de su mano". Agregan que su ubicación céntrica es ideal para instalar una gran terminal.



En 1974 se discutía si San José debería tener un sistema rápido de movilización, como Japón. LN

#### FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

#### Dos cosmonautas lanzados al espacio

Moscú. La Unión Soviética lanzó al espacio un vehículo con dos cosmonautas para que se acoplen con la estación espacial Salyut-3, que fue puesta en la órbita de la Tierra el 25 de junio. Señalaron los informantes que un anuncio oficial sobre el lanzamiento efectuado ayer debe ser hecho hoy, jueves. Se trata de la primera misión que realizan los soviéticos con naves tripuladas desde diciembre pasado, cuando dos cosmonautas cumplieron un viaje de ocho días a bordo de la Soyuz-13.

El papel de este

de bosques

periódico procede

#### Pronóstico del tiempo

#### Lluvias con tormenta

Se prevé nubosidad matutina con lluvias en la costa del Pacífico. Por la tarde, estas se extenderán al Valle Central, zona norte y Caribe, con posibles tormentas eléctricas.



#### Mareas para mañana

**Efemérides** 

| SECTOR     | BAJA     | PIES  | ALTA     | PIES  |
|------------|----------|-------|----------|-------|
| D          | 08:03 AM | 11,22 | 02:08 AM | 8,07  |
| Puntarena: | 08:40 PM | 1 0,4 | 02:20 PM | 8,83  |
| Golfito    | 07:52 AM | 11,64 | 01:52 AM | 8,27  |
| Goillo     | 08:26 PM | 10,62 | 02:02 PM | 8,92  |
| Ouenes     | 07:58 AM | 12,39 | 02:00 AM | 8,56  |
| Quepos     | 08:35 PM | 11,51 | 02:10 PM | 9,28  |
| Golfo de   | 07:52 AM | 1,57  | 01:54 AM | 7,55  |
| Papagayo   | 08:32 PM | 10,85 | 02:07 PM | 8,56  |
| Limón      |          | 31    | 06:52 AM | -0,64 |
| Linon      |          |       | 11:28 PM | 0,83  |

SALE: 05:20 a.m. SE PONE: 06:01 p.m.

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

#### CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Apdo. postal: 10138-1000

San José Costa Rica

Dirección: Llorente de Tibás,
400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710

e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados y domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

e-mail: publicidad@nacion.com

WhatsApp: 6420-2118

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411



78-2411 certificados según normas de gestión forestal sostenible, reconocidas en el mundo y es 100% reciclable.

Lo invitamos a disponerlo decuadamente.

## EL PAÍS

www.nacion.com
Esteban Oviedo,
editor de Política
eoviedo@nacion.com

→ Alega que Contraloría no puede revisar licitaciones hechas mediante el Banco

## Conavi rechaza fiscalización de contratos financiados por BCIE

Limitar la participación pone en riesgo ejecución' de obras, dice CGR

#### **Michelle Campos**

michelle.campos@nacion.com

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pretende adjudicar contratos públicos sin fiscalización por \$342 millones (más de ¢181.000 millones) bajo el argumento de que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se encarga de esas licitaciones.

No obstante, cuando la Contraloría General de la República (CGR) revisó los concursos, encontró que el Conavi exigía requisitos excesivos en cuanto a la experiencia de las empresas y el personal técnico por contratar, lo que limitaba la participación de oferentes.

Se trata de obras para atender situaciones de riesgo inminente en carreteras y puentes, las cuales se financian con el crédito de \$700 millones del BCIE para el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri). En el esquema diseñado por el gobierno, este tipo de contrataciones se hacen mediante la normativa de adquisiciones del Banco.

El Conavi intentó eximirse de la fiscalización de la Contraloría cuando dos empresas presentaron recursos de apelación contra dos de las primeras licitaciones, debido a que estaban inconformes con las condiciones de los concursos.

Uno de los concursos está relacionado con un contrato por ¢1.038 millones para realizar obras de estabilización, como muros y obras complementarias, en las rutas nacionales 36 (Talamanca), 124 (Alajuela), 224 (Paraíso) y 415 (Turrialba).

El segundo es para ejecutar obras paliativas por ¢1.430 millones en los puentes sobre los ríos Ciruelas, Torres, María Aguilar, Soncoyo y Tárcoles. Ambos concursos salieron el 24 de mayo.

La constructora H Solís presentó un recurso de apelación contra el primer cartel de licitación. El Conavi alegó ante la Contraloría que, por tratarse de una licitación bajo el mecanismo de contratación del BCIE, los controles



El Conavi intentó eximirse de la fiscalización de la Contraloría cuando dos empresas, inconformes con las condiciones de los concursos, presentaron sendos recursos de apelación contra las licitaciones.

previos del proceso eran competencia exclusiva del Banco y que el proyecto no estaba sujeto a la supervisión de la CGR.

El mismo argumento esgrimió en el momento en que H Solís y Codocsa apelaron, por separado, el segundo cartel de licitación.

La Nación envió consultas al Conavi, la semana pasada, para que ahondara en los argumentos planteados ante la Contraloría, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta.

Reprimenda. La Contraloría reprochó la posición planteada por el Conavi sobre los procesos de fiscalización en las resoluciones R-DCP-00030-2024 y R-DCP-00031-2024.

"No se logra una mayor eficiencia eliminando los controles previstos por la normativa legal, sino prestando atención a la adecuada definición de requisitos, la realización de estudios y la rigurosidad técnica", indicó la CGR en el primer documento.

El pasado 20 de junio, el Conavi insistió, ante el órgano contralor, en que la impugnación implicaba un "retraso" para atender proyectos en riesgo inminente.

"La eliminación propuesta de controles no genera por sí misma eficiencia o celeridad adicionales. De hecho, al limitar innecesariamente la participación y reducir las ofertas al concurso, se pone en riesgo la ejecución misma, sin considerar las ventajas asociadas a la transparencia y la selección de la oferta más idónea", refutó la CGR.

El Proeri está regulado por la Ley 10.456, donde se establecen las políticas y normas del BCIE para los dos mecanismos de contratación que se pueden hacer: por declaración de emergencia y por riesgo inminente.

El mecanismo de contratación de los proyectos de riesgo inminente está definido por la normativa de adquisiciones del BCIE, pero debe cumplir con los principios de contratación pública y el régimen de prohibiciones que contempla la Ley de Contratación Pública, según el artículo 5 de la ley del Proeri.

Sin embargo, el Conavi afirmó ante el órgano contralor que esta ley exime de impugnaciones las contrataciones bajo la modalidad de riesgo inminente.

"La Ley 10.456 no estableció un régimen recursivo, ni de manera expresa ni implícitamente, como pretende la Administración. Más bien, contempló los mecanismos de control ordinarios propios de los procedimientos de contratación bajo las políticas del Banco", desmintió la CGR.

El crédito de \$700 millones ortorgado por el BCIE para el Proeri sería ejecutado por varias instituciones. Además de los \$342 millones previstos para el Conavi, hay \$161 millones para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), \$108 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP), \$63 millones para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y \$3 millones para el Ministerio de Vivienda.

El 27 de junio, la CGR declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción presentado por H Solís sobre el contrato de obras de estabilización en rutas nacionales.

El órgano concluyó que la licitación no era clara sobre el alcance de la exoneración fiscal del contrato, por lo que pidió corregir la sección de tributos a contemplar, donde hay dos párrafos que se contradicen.

Según la Contraloría, además, el monto de la licitación (¢1.038 millones) supera el umbral fijado para la licitación mayor en el régimen ordinario (¢702 millones).

Respecto a la licitación

sobre puentes, la CGR dio la razón al alegato de H Solís, al considerar excesivos los requisitos establecidos para el personal técnico en cuanto a experiencia en puentes de cierta longitud.

Dicha empresa también ganó una apelación contra otro requisito que consideró una limitación para participar en el concurso. Se trata de una exigencia de 20 años de experiencia en obras vigentes. Además, señaló inconsistencias en las cláusulas relacionadas con la exoneración, así como desproporcionalidad de las potenciales multas.

Finalmente, la Contraloría le dio la razón a Codocsa, firma que alegó que el plazo de 180 días de ejecución establecido para las obras sobre el río Tárcoles era insuficiente.

'Confidencial'. Durante el trámite del recurso de objeción, la Contraloría solicitó justificaciones al Conavi sobre la confidencialidad de un documento del BCIE que fue remitido como respuesta en el caso del concurso para las obras de estabilización en carreteras.

Según el oficio 010665-2024, emitido el 24 de junio, la División de Contratación Pública de la Contraloría citó a audiencia al Consejo para que explicara la confidencialidad del documento GERCR-142-2024 "Respuesta Conavi Contraloría-signed.pdf", expedido por la Gerencia país del Banco.

El órgano contralor señaló que el escrito contiene en el pie de página la frase "confidencial externo". Este fue incluido como archivo adjunto en la respuesta que el Conavi envió el 21 de junio.

Al respecto, el organismo financiero indicó a *La Nación* que todo el contenido de ese oficio es completamente público y que el Conavi tiene autorización para divulgarlo.

"La etiqueta del documento es un procedimiento interno del Banco que se basa en una aplicación de etiquetas de un software interno. "No existe ninguna instrucción ni ningún comentario en la nota, que se indique que es un documento "confidencial", ya que busca respetar los principios de integridad, transparencia, competencia y debido proceso, incluidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con recursos del BCIE y sus Normas de Aplicación", expresó el Banco. ■

NELSON PEÑA SUCEDERÁ A HEINER MÉNDEZ EN EL CARGO

#### Renuncia presidente ejecutivo del Instituto de Pesca y Acuicultura

#### Juan Fernando Lara S.

ilara@nacion.com

Heiner Méndez, ministro de Pesca y Acuicultura y presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), renunció este miércoles, confirmó Casa Presidencial en un comunicado.

Abogado de formación, había asumido el cargo el 8 de mayo del 2022 y su renuncia fue aceptada este miércoles por el presidente Rodrigo Chaves. El mandatario nombró este mismo día en su lugar a Nelson Peña.

"Le agradezco el trabajo, dedicación y compromiso con el sector pesquero del país", expresó el mandatario en un comunicado de Casa Presidencial, el cual no detalló las razones de la renuncia de Méndez.

La salida del funcionario llega al cabo de varios episodios durante su gestión que suscitaron críticas de distintos sectores.

El 9 de mayo del 2023, el Instituto se vio obligado a revertir su decisión de incluir especies de fauna silvestre como iguanas, tortugas y corales en una lista de explotación comercial.

Polémico estudio. En noviembre del 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió una medida cautelar solicitada por la Fundación MarViva para suspender el estudio sobre pesca de arrastre que promo-



Heiner Méndez, nombrado en mayo del 2022, enfrentó episodios que le valieron críticas de distintos sectores. CORTESÍA INCOPESCA

vía el Instituto.

La decisión fue parte de un proceso impulsado por la Fundación para frenar del todo un plan sobre pesca de camarón que intentaba reactivar ese tipo de pesca en mares costarricenses y que fue vetado en el 2020 por el Gobierno.

Tres meses antes de aquella decisión del Tribunal, Méndez había confirmado que tres embarcaciones participantes en dicho estudio promovido por su ministerio, fueron detenidas por lanzar sus redes "AA Costa Rica" en aguas de áreas protegidas.

La acción fue conducida por el Servicio Nacional de Guardacostas por tratarse de un acto contrario a la normativa y a los fines del estudio.

"Se hicieron los análisis de ruta satelital y se confirmó la incursión en zonas protegidas. Ante ello, se procedió según corresponde y se pasó la *notitia criminis* al Ministerio Público que está atendiendo el caso", indicó entonces Méndez.

MANDATARIO Y MINISTRO DE HACIENDA SEÑALAN IMPACTO NEGATIVO EN INGRESOS FISCALES

## Rodrigo Chaves y Nogui Acosta critican reducción del marchamo

> Plan del Partido Liberal Progresista redujo impuesto hasta en un 50%

#### Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Nogui Acosta, ministro de Hacienda, reiteraron este miércoles su crítica al plan del Partido Liberal Progresista (PLP), que rebajó hasta en un 50% el impuesto sobre la propiedad de vehículos incluido en el marchamo a partir del 2024.

Tanto el mandatario como el ministro consideraron desequilibrado el plan aprobado por los diputados en setiembre del 2023, ya que redujo los ingresos de Hacienda, en vez de optar por uno más equilibrado presentado por el gobierno.

Según Acosta, la caída en la recaudación de ese tributo fue de ¢64.500 millones.

Sin embargo, ese plan terminó siendo respaldado por Hacienda y los diputados oficialistas cuando se aprobó en el Congreso, pese a las objeciones del gobierno.

Ambos emitieron estas críticas en Casa Presidencial durante la conferencia de prensa habitual de los miércoles, después de que Acosta expusiera una gestión de renegociación de deuda pública, alargando plazos de pago y disminuyendo el pago de tasas de interés, según el propio ministro.

"Este gobierno se comprometió a no aprobar nuevos impuestos. Lo que no hemos podido controlar es la reducción de algunas exenciones que se están aprobando.

"La preocupación es en-



La caída en la recaudación del marchamo fue de ¢64.500 millones, según Nogui Acosta. JOSÉ CORDERO

tender que la labor del gobierno para ayudar a grupos vulnerables depende de los impuestos que podamos recaudar", expuso Acosta.

Respuesta liberal. Eliécer Feinzaig, diputado del PLP y quien era el jefe de bancada cuando se aprobó la reforma, en el 2023, acusó al mandatario y a Acosta de mentir sobre el impuesto a la propiedad de los vehículos que se cobra en el marchamo.

"La recaudación creció en un 5,6% con respecto al año anterior, a pesar de que la recaudación total de los impuestos del gobierno, incluyendo IVA y renta, creció solo un 1,8%.

"Es decir, que en un contexto de desaceleración en el crecimiento de la recaudación, este impuesto creció tres veces más", respondió el legislador.

#### **PUNTOS DE VISTA**

LA PREOCUPACIÓN ES ENTENDER QUE LA LABOR DEL GOBIERNO PARA AYUDAR A GRUPOS VULNERABLES DEPENDE DE LOS IMPUESTOS QUE PODAMOS RECAUDAR".

#### Nogui Acosta

Ministro de Hacienda

(...) EN UN CONTEXTO DE DESACELERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN, ESTE IMPUESTO CRECIÓ TRES VECES MÁS".

#### Eliécer Feinzaig

Diputado del PLP

Feinzaig dijo que, en términos nominales, el aumento de este tributo en el 2024 fue de ¢10.400 millones más que el 2023, a pesar de la reducción que la mayoría de los costarricenses sintieron en su marchamo al final del año.

Los datos fueron obtenidos de la liquidación del Presupuesto Nacional del 2023 presentada en la Comisión de Hacendarios por Acosta.

Perfil de la deuda. Por otra parte, el mandatario y Acosta resaltaron la gestión de Hacienda para mejorar el perfil de la deuda pública.

El ministro explicó que el país superó las torres de vencimiento de los primeros dos años de gobierno. En el 2022, Hacienda pagó cerca de ¢1,6 billones en deuda interna y ¢52.800 millones en deuda externa colocada en dólares.

Al año siguiente, se pagaron ¢1,9 billones a nivel local y ¢803.000 millones en el exterior, también colocados en dólares. Para este año, se han pagado en total ¢741.000 millones y faltan por pagar ¢1,2 billones.

En los próximos dos años, los vencimientos sumarán ¢4,3 billones en el mercado local y ¢878.500 millones en el externo. Una de las medidas para pagar los vencimientos y mejorar la gestión de la deuda, según Acosta, incluye la gestión de pasivos.

"Cogemos la deuda que vence, hablamos con quien tiene la deuda y le ofrecemos dar otros títulos a plazos más largos. Así, disminuyo la presión de captar recursos locales y permite alargar la deuda a una menor tasa", explicó.

En el 2024, entre canjes y subastas, Hacienda colocó ¢402.800 millones, y en el 2023 fueron ¢904.848 millones. Para este año, la proyección es de ¢897.000 millones.

Entre los resultados, el ministro detalló que la deuda colocada a 10 años, por ejemplo, pasó de ser el 46% en el 2021, al 54% en el 2024. "Quiere decir que hay menos deuda que se vence en los próximos cinco años", dijo Acosta.

El jerarca añadió que esa estrategia ha permitido dar confianza al mercado local y al internacional.

Citó que las calificadoras de riesgo han mejorado la calificación del país y afirmó que, en el mundo, solo Costa Rica ha recibido una mejora en la calificación de su deuda de tres escalones en 12 meses.



La Marcha de la Diversidad se hizo sin la presencia de oficiales de Tránsito. JORGE NAVARRO PARA LA NACIÓN

CITA EN ZAPOTE SE LLEVÓ A CABO EL 13 DE JUNIO

### Acta desdice alegato de gobierno sobre Marcha de la Diversidad

> Casa Presidencial sostuvo que encargados no tramitaron permisos

#### Paula Córdoba y Fernanda Matarrita Ch. paula.cordoba@nacion.com

Un acta de asistencia de Casa Presidencial confirma que, el 13 de junio, los organizadores de la Marcha de la Diversidad se reunieron, en Zapote, con representantes de ocho instituciones gubernamentales para dialogar de la logística del evento del 30 de junio.

Pese a ello, Casa Presidencial afirmó el sábado 29 que los organizadores de la actividad "no habían solicitado, tramitado ni recibido los permisos requeridos según la normativa para efectuar la marcha".

El documento, del cual *La Nación* tiene copia, confirma que a la reunión asistieron representantes de los ministerios de Presidencia, Seguridad, Salud, Obras Públicas y Transportes (MOPT), Relaciones Exteriores, Cultura, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Costarricense del Deporte

(Icoder).

Participaron Ricardo Sossa, entonces comisionado de Inclusión Social de Casa Presidencial, junto con Gloriana Jiménez y Mariel Arce, del Ministerio de la Presidencia.

Además, asistieron Karolina Ulloa, de Salud; Rebeca Vásquez, de Seguridad Pública; Luis Núñez, de Cultura; Marcela Centeno, del Icoder; Joshua Céspedes, de la Cancillería; Jeremy Zúñiga y Vivian García, del ICT, así como Marco Alfaro y Junior Araya, del MOPT. Este último es el director de Ingeniería de Tránsito.

Por la organización Orgullo CR fueron Dayana Álvarez, Juan Pablo Villalta y Víctor Montoya.

Jefe enterado. Sossa confirmó la reunión y aseguró que Gabriel Aguilar, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, estaba enterado de ella. Relató que él le envió un correo electrónico el 11 de junio, informando de que recibiría en Zapote a los directivos de la organización de la marcha y que convocaría a representantes de instituciones.

"El correo se envía al jefe de despacho del presidente, por lo que él está informado. Lo que se trató en la reunión fue un diálogo que se establece a partir de ese momento entre la sociedad civil, en este caso Pride Costa Rica, y el gobierno", dijo Sossa.

Dayana Álvarez, presidenta de Orgullo CR, también validó el encuentro y dijo que hablaron durante unas dos horas.

Pese a esto, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, afirmó ayer que el viceministro de esta cartera, Jorge Rodríguez Bogle, firmó la declaratoria de interés cultural de la marcha porque "fue inducido al error".

Un día antes de la marcha, el presidente Chaves destituyó a la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y a Sossa porque, según dijo, "tramitaron una declaratoria de interés cultural para la marcha de orgullo LGTBI+ sin la autorización del presidente o su despacho".

El sábado, la Presidencia anuló la declaratoria de interés cultural de la marcha.

El documento lo habían promulgado el 18 de junio la exministra Guadamuz y Rodríguez Bogle. Este último firmó en nombre del presidente Chaves porque el gobernante delegó su firma en él. ■

#### Viceministro firmó la declaratoria 'inducido a error', alega Fernández

#### Roger Bolaños V.

roger.bolanos@nacion.com

La nueva ministra de la Presidencia, Laura Fernández, sostuvo que el viceministro de esta cartera, Jorge Rodríguez, firmó la declaratoria de interés cultural de la marcha del orgullo LGBTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexo, queer y más), en nombre del mandatario Rodrigo Chaves, porque "fue inducido al error".

A diferencia de la exministra de Cultura y el excomisionado de Inclusión Social de Casa Presidencial, Nayuribe Guadamuz y Ricardo Sossa, Rodríguez no fue despedido de su puesto, pese a que rubricó el documento en nombre del gobernante.

Este miércoles, ante el cuestionamiento de por qué Chaves destituyó a Guadamuz y Sossa, pero no a Rodríguez, Fernández declaró a Diario Extra que el viceministro fue inducido al error por el sistema que se utiliza en Casa Presidencial.

Según ella, en Zapote se usa un sistema para firmar los documentos, en el que estos se pasan entre jerarcas hasta llegar a los altos mandos.

"Él firmó con todos los checklists (requisitos) cumplidos por la anterior jerarca del Ministerio de Cultura (Nayuribe Guadamuz) y por parte de Ricardo Sossa, que era el asesor del presidente, quien debió corroborar con el señor presidente que tuviera su visto bueno. "Se indujo a error por el sistema electrónico; llegó con todos los *checks* y la firma final fue estampada por Jorge Rodríguez Bogle, corroborando los *checks* del sistema y asumiendo que el visto bueno ya venía con el aval del despacho del presidente, pero lamentablemente no fue así", apuntó la funcionaria.

No obstante, La Nación reveló que, el 13 de junio, los organizadores de la Marcha de la Diversidad se reunieron, en Zapote, con representantes de ocho instituciones gubernamentales para dialogar de la logística del evento.

En declaraciones a este medio, el 1.º de julio, Sossa dijo que él no firmó ni autorizó ninguna declaratoria, sino que la coordinó, por lo que no aparece en el documento.

El excomisionado señaló estar confundido por la decisión del mandatario de destituirlo bajo el argumento de que la declaratoria se tramitó sin su aval.

Fernández fue nombrada ministra de la Presidencia el pasado 21 de junio, en sustitución de Natalia Díaz, quien renunció al puesto. Por ese motivo, la jerarca aseguró que Rodríguez se encuentra en periodo de prueba.

"Al igual que el resto de asesores y funcionarios del Ministerio de la Presidencia, todos están en periodo de prueba conmigo, todos están siendo considerados para estar en el equipo de trabajo. Todo mi equipo está a prueba", apuntó la jerarca a Diario Extra.





La ministra Laura Fernández dijo que el viceministro Jorge Rodríguez está en periodo de prueba. MARVIN CARAVACA E IMPRENTA NACIONAL

#### Rodrigo Chaves niega injerencia de Fabricio Alvarado en destituciones

#### Esteban Oviedo y Josué Bravo

eoviedo@nacion.com

El presidente Rodrigo Chaves negó que el diputado y presidente del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, tenga influencia sobre las destituciones que ha habido en el equipo de gobierno.

Según afirmó, dirigentes fabricistas están diciendo a grupos evangélicos que ellos provocaron la destitución de la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, pero no es así.

Presidencia anunció el cese de Guadamuz el sábado, una hora después de que Alvarado criticara al gobierno por declarar de interés cultural la Marcha de la Diversidad del 30 de junio. Chaves también despidió a Ricardo Sossa, ahora excomisionado de Inclusión Social.

Cinco semanas antes, el 21 de mayo, el gobierno había destituido a la exviceministra de Educación Karla Salguero, 24 horas después de que el diputado Pablo Sibaja Jiménez, jefe de fracción del PNR, pidiera su remoción por razones ideológicas.

"Esa noción de que Fabricio Alvarado tiene influencia sobre las decisiones de gobier-



Fabricio Alvarado y Rodrigo Chaves durante un debate en la campaña 2022. ALONSO TENORIO

no es absurda. Yo, con don Fabricio no hablo desde que él se unió a Eliécer Feinzaig y a Liberación Nacional (PLN) para reelegir al diputado Rodrigo Arias en la presidencia del Congreso", declaró Chaves ayer.

"No tuvo nada que ver don Fabricio en la decisión de sacar a la ministra. Me dicen, y le pido disculpas a don Fabricio si estoy levantando falsos testimonios, que andan ciertos dirigentes de su fracción saludando con sombrero ajeno, diciendo a los grupos evangélicos, que yo respeto mucho, 'fue gracias a nosotros'", cerró.



La Sala IV afirmó que existen solo dos expedientes relacionados con la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, planteados por particulares. SALA IV

PRESUNTO RECURSO CONTRA FONDO DE JUBILACIONES DE PODER JUDICIAL

## Sala IV niega que gobierno presentara amparo por datos de pensiones de Corte

> Presidente y ministra criticaron el supuesto fallo de los magistrados

#### Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

La Sala Constitucional negó este miércoles que el Poder Ejecutivo haya presentado un recurso de amparo contra la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por no haber brindado información solicitada.

La aclaración fue emitida luego que el mandatario, Rodrigo Chaves, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, criticaran el supuesto fallo de los magistrados.

"Según pudimos constatar en todas las bases de datos de la Sala Constitucional, ningún funcionario de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica o de otro ministerio ha presentado algún recurso de amparo solicitando información a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial", indicó el tribunal en un comunicado.

El gobernante acusó a los magistrados constitucionales de incurrir en un conflicto de interés por la supuesta resolución que emitió sobre el tema, mientras que la ministra tildó de "rara" la respuesta, ya que, según su relato, el tribunal no giró una orden directa para entregar la información solicitada por el gobierno.

La Sala afirmó que única-

mente existen dos expedientes relacionados con el tema; sin embargo, estos fueron presentados por actuarios matemáticos, o sea, personas particulares que no indicaron ostentar algún cargo público.

Este medio solicitó a Fernández y al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el número del expediente al que se hizo referencia, pero no se obtuvo respuesta a los mensajes enviados a sus teléfonos celulares. Tampoco se recibió la información por parte de la oficina de prensa de la Casa Presidencial, pese a la gestión por correo electrónico.

Cuestionamiento. El mandatario señaló, en conferencia de
prensa, que presentaron el recurso de amparo ante la Sala
IV, luego de que, en año y medio, la Junta Administradora
del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial
no remitiera información sobre las contribuciones de los
beneficiarios de este régimen
y el monto de sus pensiones,
"para demostrar si una pensión es justa o injusta".

Igualmente, el mandatario alegó que el tribunal constitucional incurriría en un potencial conflicto de interés al resolver el tema, porque los datos solicitados al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, serían usados en los estudios actuariales que sustentarían el plan del gobierno contra las llamadas pensiones de lujo.

"¿Podría haber un conflicto de intereses entre los magistrados de la Sala IV y su futura pensión, y hacer que esta información fluya rápido para nosotros terminar el estudio actuarial, que llevamos año y medio pidiendo esos datos? Creo que sí es posible que ocurra ese conflicto", manifestó.

El gobernante expresó que no recordaba lo que decía el fallo, por lo que cedió la palabra a la ministra Fernández, quien afirmó que la respuesta del tribunal constitucional a la petitoria del gobierno había sido "rara".

"La Sala lo que dijo, que es muy extraño, porque normalmente cuando alguna institución falla en entregar la información con prontitud, la Sala lo que dice es: 'Tiene que entregarla en tal fecha, porque usted está violando el plazo de información en un plazo determinado'.

"Pero, en este caso, la Sala lo que hizo fue devolverles, ante el recurso (de amparo), como una consulta. 'Hola Poder Judicial, ¿cuándo ustedes creen que pueden dar esta información? Ojalá que la den en un plazo determinado'.

"Entonces, fue una respuesta muy rara, ante una solicitud de información con plazo, en un tema tan delicado; nos sorprendió mucho", subrayó la jerarca.

El alto tribunal precisó que, de los dos amparos tramitados, uno fue declarado con lugar. Se trata del expediente 23-018356-0007-CO, en el cual se ordenó a la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a entregar la información solicitada a más tardar el 31 de octubre del 2023.

El otro expediente, el 23-019366-0007-CO, aún no ha sido resuelto por el órgano constitucional. ■



Jorge Luis Araya Chaves se mantendrá en el cargo directivo hasta el próximo miércoles 10 de julio, informó la Uccaep. CORTESÍA UCCAEP

JORGE LUIS ARAYA CHAVES

#### Dimite representante de Uccaep a Directiva de Caja

#### Irene Rodríguez

irodriguez@nacion.com

Jorge Luis Araya Chaves renunció ayer como representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según informó la Uccaep, a través de su oficina de prensa, el nombramiento de Araya era transitorio; él asumió el cargo en febrero pasado. La salida se hará efectiva a partir del próximo miércoles 10 de julio.

La Unión de Cámaras indicó que en cuanto se defina, se informará de la fecha de la Asamblea para elegir a un nuevo representante.

Esta es la tercera baja de un directivo de la CCSS que se conoce en los últimos 11 días.

La salida de José Luis Loría Chaves, representante del sector cooperativista, trascendió el pasado 23 de junio, apenas un día después de que la jerarca de la Caja, Marta Esquivel, lo cuestionó sobre un mensaje suyo que llegó al WhatsApp de los directivos en el cual llama "sorompo" al presidente Rodrigo Chaves.

Loría aseguró que no fue el autor del mensaje y que lo envió al chat de la Junta por error. Asimismo, aclaró que su salida no tuvo ninguna relación con ese hecho, solo coincidió en el tiempo. Se fue, expresó, porque no le estaba dedicando el tiempo necesario a la labor en la CCSS y por compromisos familiares.

Un día después de que se conociera que Loría se apartaba de la Junta, Maritza Jiménez Aguilar fue destituida por el Consejo de Gobierno por aprobar, en diciembre del 2022, un aumento salarial retroactivo para el personal de la Caja.

Según la representante de las asociaciones solidaristas, la decisión de cesarla fue resultado de una persecución política. Estas tres bajas complican la labor del órgano directivo.

MUEVE 220 VEHÍCULOS

#### Servicio entre Puntarenas y Paquera estrenará ferri

#### Andrés Garita

Corresponsal de GN

Este miércoles, el ferri Tambor IV entró a Puntarenas para dar el servicio hacia Paquera. Con capacidad para unos 220 vehículos, se espera que mejore significativamente la conectividad entre estas comunidades.

Esta nueva embarcación no solo promete aliviar la carga de tráfico en esta ruta, sino también proporcionar más comodidad y eficiencia para los viajeros.

La nave estaría en operación en 15 días, pues están en procesos los permisos de navegación.

La llegada del Tambor IV pretende beneficiar a los usuarios e impulsar la economía local, promoviendo el turismo y facilitando el comercio entre las dos regiones conectadas por esta ruta.

Según datos publicados por la Naviera en su página



Al mediodía de este miércoles, llegó a Puntarenas el nuevo ferri de Naviera Tambor. ANDRÉS GARITA

de Facebook, el ferri tiene capacidad para transportar 220 vehículos y 1.500 personas. Podrá atender así la creciente demanda de transporte en la zona con un servicio clave.

El ferri llegó al país luego de recorrer 6.909 millas náuticas (12.795 kilómetros) desde Grecia hasta el Canal de Panamá, que comenzó a cruzar hacer seis días. La tripulación estuvo conformada por cinco ticos que iniciaron el viaje en febrero

Fue comprado en el país europeo por \$10 millones.

"Desde hace varios años teníamos trámites de compras y fue en Grecia donde logramos encontrar el adecuado para nuestra función", señaló Enrique Boza, representante de la naviera.

CHAVES CONFIRMÓ QUE DISCUTIÓ TEMA CON CONSTITUCIONALISTA

## Plan de cerrar Defensoría fue parte de una lluvia de ideas', afirma gobierno

Ministra criticó 'barbaridades' expresadas por Manrique Jiménez

#### Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

El gobierno confirmó que el plan para cerrar la Defensoría de los Habitantes formó parte de una "lluvia de ideas" sobre proyectos para llevar a referéndum. Así lo indicó Laura Fernández, ministra de la Presidencia.

La reacción de Zapote se produjo este miércoles durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, después de que Manrique Jiménez, abogado constitucionalista, revelara que el Poder Ejecutivo consideró incluir el cierre de la Defensoría en una propuesta preliminar de referéndum, la cual finalmente fue descartada y no se incluyó en la "ley jaguar".

"Se estudiaron cualquier cantidad de ideas, propuestas, proyectos en corriente legislativa, proyectos de los grupos de notables, de las personas que han conversado sobre eso. No hubo ningún análisis de eso. Fue una conversación de lluvia de ideas.

"Vea qué cosa tan fea, que una persona que estuvo en una reunión de lluvia de ideas y decidió no participar (en la elaboración del referéndum), ahora salga a los medios afirmando barbaridades", manifestó la ministra de la Presidencia.

Iniciativa 'se peloteó'. Durante la conferencia de este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves añadió que la idea del cierre de la Defensoría se "peloteó".

"Doña Natalia Díaz intentó involucrar al equipo de constitucionalistas.

"Él vino, pero no aportó mucho. No lo conozco bien; solo lo he visto en dos ocasiones: una vez en mi oficina, con una propuesta específica, y otra durante la discusión de ideas", añadió Chaves. LABOR DE DEFENSORÍA

OPINIÓN (LA DE CRUICKSHANK). ENTIENDO POR QUÉ ELLA DEFIENDE LA INSTITUCIÓN QUE LE PAGA MUCHÍSIMO DINERO. ¿CÓMO AMENAZA ESTO A LA DEMOCRACIA? ¿ESTÁ LA DEFENSORÍA CUMPLIENDO CON SU FUNCIÓN? ¿EXISTEN LAGUNAS LEGALES EN LA PROTECCIÓN DE LOS **DERECHOS HUMANOS** EN COSTA RICA QUE JUSTIFIQUEN UN PRESUPUESTO ANUAL DE ¢10.000 O ¢12.000 MILLONES? CON TODO RESPETO, NO COMPARTO LA OPINIÓN DE DOÑA ANGIE".

#### **Rodrigo Chaves**

Presidente de la República

Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, expresó su preocupación ante la posibilidad de que se plantee una propuesta de esa naturaleza, ya que sería una señal que no favorece el fortalecimiento de



La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo ayer que la idea del cierre de la Defensoría solo se consideró. CASA PRESIDENCIAL

la democracia.

Chaves añadió que, aunque la propuesta fue descartada, él no considera antidemocrático el cierre de esta institución y acusó a su jerarca de defender intereses económicos.

"No comparto su opinión. Entiendo por qué ella defiende la institución que le paga muchísimo dinero. ¿Cómo amenaza esto a la democracia? ¿Está la Defensoría cumpliendo con su función? ¿Existen lagunas legales en la protección de los derechos humanos en Costa Rica que justifiquen un presupuesto anual de ¢10.000 o ¢12.000 millones? Con todo respeto, no comparto la opinión de doña Angie", afirmó Chaves





La CCSS sostiene que el proyecto pondría en riesgo las contribuciones que debe realizar el sector público a la institución. RAFAEL PACHECO

ELIMINARÍA OBLIGACIÓN DE ESTAR AL DÍA CON LA ENTIDAD PARA HACER TRÁMITES ANTE EL ESTADO

## CCSS objeta plan del PLP que 'afecta sostenibilidad de los seguros sociales'

> Partido propone derogar artículos 74 y 74 bis de Ley Constitutiva de la Caja

#### Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó objetar el proyecto de Ley 23.788, que pretende eliminar la obligación de patronos y trabajadores independientes de estar al día con la entidad para realizar gestiones ante el Estado.

La Junta concluye que la iniciativa del Partido Liberal Progresista (PLP) "afecta las finanzas y la sostenibilidad de los seguros sociales, al derogarse las disposiciones legales que dan sustento a un instrumento legal que ha permitido disminuir la evasión y morosidad de patronos y trabajadores independientes...".

El plan propone derogar los artículos 74 y 74 bis de la Ley Constitutiva de la Caja, los cuales establecen que para tramitar permisos, exoneraciones, concesiones o licencias de entidades públicas es un requisito estar al día en el pago de cuotas a la institución. También es condición para participar en contrataciones con el Estado.

14 argumentos. Estas son las

razones que da la CCSS para objetar la propuesta de ley que, hasta mediados de junio, tenía el informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, aún no había sido dictaminada en la Comisión de Asuntos Jurídicos ni convocada por el Poder Ejecutivo en periodo de sesiones extraordinarias.

- ▶1. Lo que el legislador pretendió con el artículo 74 (...) fue dotar de un instrumento legal para obligar a patronos y trabajadores independientes y a asegurados voluntarios a cumplir con las obligaciones con la institución.
- ▶ 2. Es una falacia señalar que la inactivación económica de Costa Rica se deba a la obligación de cumplir el pago de las obligaciones obreras, patronales y de trabajadores independientes.
- ➤ 3. La actividad económica de un patrono o trabajador independiente debe ser viable o rentable considerando dentro de sus gastos o costos el pago de las cargas sociales. Derogar el artículo 74 y 74 bis sería reconocer que muchas empresas pueden operar y hacer gestiones ante el Estado sin cumplir

sus obligaciones legales.

▶4. La pretensión de derogar el artículo 74 (...) tendría un impacto negativo pues pondría en riesgo las contribuciones que debe realizar el sector público a la CCSS. Además, contraviene los principios que rigen la seguridad social.

▶ 5. De aprobarse esta iniciativa, los ingresos de la Caja bajarían. Abriría la posibilidad de que un grupo importante de trabajadores y ciudadanos queden desprotegidos al no cotizar para los seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La iniciativa estaría beneficiando a los patronos a costa de desproteger a los trabajadores y afectar financieramente a la institución. Compromete las finanzas y el patrimonio de la CCSS y podría afectar el estado de bienestar de los costarricenses.

▶6. La CCSS tiene mecanismos para brindar a los patronos (físicos y jurídicos) y trabajadores independientes la oportunidad de estar al día en sus obligaciones en apego a lo establecido en la Ley autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales.

Desde diciembre del 2022, las personas y empresas han solicitado la condonación de recargos, multas, intereses y facturas por servicios médicos de periodos anteriores al 14 de diciembre del 2021 con la posibilidad de acceder al convenio de pago hasta el 14 de diciembre del 2024. Ya se cuenta con una ley contemplada para el objetivo en específico que pretende este proyecto.

>7. Por la naturaleza del proyecto, se sugiere que sea analizado por la Dirección Actuarial y Económica en relación con la sostenibilidad de los seguros administrados por la CCSS ante una eventual aprobación.

➤ 8. La propuesta de ley permitiría a la Contraloría General de la República aprobar los presupuestos de las administraciones públicas, incluso municipalidades, sin estar al día con sus cuotas obreras-patronales. Se eliminaría la obligación del Ministerio de Hacienda de presupuestar los réditos que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas por el Estado a la CCSS.

APOYO DE LA FRACCIÓN

#### Origen del proyecto

El proyecto al que se opone la CCSS fue presentado hace más de un año por Jorge Eduardo Dengo y tiene las firmas de los legisladores de esa fracción, Gilberto Campos, Johana Obando, Kattia Cambronero y Eliécer Feinzaig.

➤ 9. La Caja y la Asamblea Legislativa han realizado esfuerzos para aprobar legislación que contribuya a reducir moras e incumplimientos con la Caja. Entre ellas, la Ley 10.232 que concede amnistía para la formalización y recaudación de ciertas cargas sociales, y la Ley del trabajador independiente, que establece el plazo de prescripción de las obligaciones ante la Caja.

> 10. La eliminación del artículo 74 dejaría a la CCSS a expensas de las gestiones de cobro administrativo y judicial, las cuales requieren de una inversión importante en recursos humanos, tecnológicos y materiales.

La mayoría de patronos y trabajadores independientes no tienen bienes susceptibles de embargo, por lo tanto, sus deudas se convierten en incobrables. Leyes recientes y las políticas de austeridad en el empleo público dificultan contratar más recursos al programa de cobro de la CCSS, por lo que la eliminación del artículo 74 afectaría la recaudación.

- ▶ 11. Mediante la Ley impulso a la formalización de empresas morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social, del 12 de julio del 2019, la Caja implementó un proceso administrativo para gestionar la retención de las sumas adeudas a la institución y su posterior traslado a las arcas institucionales en los casos de contrataciones administrativas.
- ➤ 12. La ausencia del artículo 74 (...) haría nugatoria la recuperación de las deudas por parte de patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios morosos, promoviendo la morosidad al anularse los efectos de incumplir.
- ➤ 13. Para la Caja resulta necesario plantear reformas al artículo 74 (...) para robustecer su rango de acción, fortalecer la protección de los intereses institucionales y combatir prácticas evasoras por parte de los obligados en perjuicio de los seguros sociales.

➤ 14. El estímulo a la informalidad que implicaría la eliminación de esta herramienta provocaría el deterioro de los mercados económicos al incentivar una competencia desleal, riesgo moral, y comportamiento oportunista.

Esto afecta a los empresarios que procuran tener una adecuada calidad de vida de sus trabajadores y ofrecen las correspondientes garantías de ley. Además, va en detrimento de las finanzas de la CCSS, pues perjudicaría la recaudación de las cuotas obreras y patronales, que son el sustento financiero del seguro de Salud y del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. ■







**PRESENTAN** 

## Foro... RESIDUOS ·CERO

Tercera edición

#### Conversatorio de cierre

¿Cómo los líderes empresariales logran sus estrategias en economía circular e impactan a la sociedad?

Con la participación de

#### William Segura

Director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola

#### María Pía Robles

Directora de Relaciones Corporativas de Fifco

#### Luis Mastroeni

Director de Relaciones Corporativas, Dos Pinos

#### **Ethel Maldonado**

Coordinadora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial de Auto Mercado

#### Elizabeth Valverde

Gerente de Asuntos Públicos y Corporativos de Nestlé Costa Rica

#### Gabriela Soto Rodríguez

Gestora Ambiental de la Sociedad de Seguros de Vida MN

Modera Akira Hidalgo. Asesora en Sostenibilidad, Ambiente y Responsabilidad Social de la Cámara de Industrias de Costa Rica

▶ 5 JUL. 9 - 10 A.M.



Transmisión en directo Conéctese AQUÍ





Un proyecto de







Si la empresa que presta el servicio de agua no puede individualizar los medidores dentro de un condominio, recurre entonces a la colocación de uno para todas las unidades. SHUTTERSTOCK

REGLAMENTO EMITIDO EN ABRIL 'RECTIFICA' LOS COBROS

## Aresep: Agua subirá en condominios solo si hay medidores colectivos

AyA y ESPH utilizaban cálculo incorrecto, afirma regulador general

Juan Fernando Lara S.

ilara@nacion.com

Eric Bogantes, regulador general de los servicios públicos, aclaró que no todos los residentes de condominios verán aumentos en su facturación por agua luego de emitirse un nuevo reglamen-

to que rectifica los cobros para los conjuntos habitacionales con medidores colectivos.

Los incrementos solo se darán cuando haya medidores colectivos debido a un cambio en el reglamento "Prestación del suministro de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes", de la Aresep, emitido el 17 de abril.

Bogantes explicó que las tarifas son las mismas, pero el reglamento sí modifica el procedimiento de facturación y equipara las condiciones entre quienes viven en condominios y quienes no.

Según el funcionario, el Costarricense de Instituto Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) utilizaban un cálculo incorrecto para los consumos con medidores colectivos.

Admitió que un reglamento anterior pudo tener una redacción ambigua que condujera a estos proveedores a una interpretación incorrecta.

Obstáculos. El regulador recordó que los condominios tienen reglas propias, y algunos no admiten el ingreso de empresas de servicios públicos.

Eso complica la instalación de medidores individualizados, dijo.

Si el proveedor no puede individualizarlos, no le queda más que cobrar mediante un medidor colectivo y es cuando cae en un problema de interpretación en el cobro.

En presencia de un medidor colectivo, la tarifa es progresiva (cuanto más consumo, mayor es el pago). Sin embargo, no es lo mismo tener 20 consumos cobrados individualmente que uno equivalente facturado en forma colectiva.

Así, en estos condominios se medían los metros cúbicos consumidos y después se repartía el costo entre las unidades (si gastaban 200 metros cúbicos y había 20 residencias, cada uno pagaba 10).

Todo se facturaba como si fuera un único consumo cuando, en realidad, se trataba de 20 consumos. Ese era el error de interpretación en el cobro, según Bogantes.

"El nuevo reglamento reitera la necesidad de efectuar cobros individualizados según el consumo; elimina la ambigüedad en las interpretaciones de cómo cobrar", afirmó el regulador general.

AyA y ESPH sin reclamos. Bogantes calificó de imprecisas las declaraciones de Juan Manuel Quesada, presidente del AyA, quien el lunes increpó a la Autoridad para que aclarara públicamente cómo debían instalarse los medidores en los condominios.

Dijo que Quesada parece desconocer el propio reglamento del Instituto, titulado "Modificación integral al Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA" y que esa entidad divulgó en La Gaceta el 9 de febrero del 2021.

Según el artículo 18, corresponde al AyA aprobar la medición independiente para fincas filiales y zonas comunes en un condominio.

#### COBRO INDIVIDUALIZADO

NADIE QUE TENGA SU PROPIO MEDIDOR EN EL CONDOMINIO SUFRIRÁ UN CAMBIO EN EL COSTO, SEA CUAL SEA EL PROVEEDOR, PAGA SEGÚN SU CONSUMO Y NO DEBERÍA SENTIR CAMBIOS".

#### **Eric Bogantes**

Regulador general

Esto, agrega ese reglamento, requiere un análisis de factibilidad técnica, operativa, comercial y legal por parte del prestador del servicio público.

El regulador insistió en que AyA siempre ha tenido la responsabilidad de tutelar la instalación de medidores individualizados y colectivos en condominios. Agregó que el nuevo reglamento fue sometido dos veces a consulta pública y por al menos 20 días en cada una.

Sin embargo, ni el AyA ni la ESPH hicieron observaciones sobre el cambio de facturación en condominios con medidores colectivos.

¢147.000 MILLONES SE TRASLADARÁN A TARIFAS

#### Alza en electricidad por generación térmica queda para el próximo gobierno

#### Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aseguraron este miércoles que, según estimaciones técnicas de ambas entidades, no prevén un aumento en las tarifas de electricidad para el 2025 por concepto de generación térmica.

Las alzas quedarán para el próximo gobierno si se cumplen varios supuestos.

La información fue divulgada en forma conjunta por el regulador general de los servicios públicos, Eric Bogantes, y el presidente ejecutivo del Instituto, Marco Acuña, en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

El gasto que debe trasladarse a las tarifas se estima en ¢147.000 millones, por consumo de búnker y diésel para generación y por un re-

zago tarifario del 2023 debido a erogaciones del ICE en generación térmica, que se le deben reconocer.

La suma considera las diferencias entre el monto aprobado, el que se espera ejecutar en el 2024 en gasto térmico y las proyecciones para el 2025.

Todo ese gasto, tal y como está la metodología vigente, debe reconocerse en los 12 meses del 2025.

No obstante, según el regulador, la Intendencia de Energía de la Aresep y el ICE analizaron los gastos del Instituto a la fecha para estimar la metodología de cálculo variable de combustible (CVG).

Al cabo de varias sesiones de trabajo, agregó el regulador general, el ICE determinó que las tarifas se mantendrían similares a las actuales o incluso tendrían una leve disminución de -1,14% respecto a las vigentes este año, por gasto en hidrocarburos para genera-



El ICE espera que, durante el resto del 2024, se reduzca el gasto térmico gracias al estado de los embalses. RAFAEL PACHECO

ción eléctrica.

Periodo mayor. Según informó el jerarca del ICE, esa empresa regulada propuso a la Autoridad diluir en un periodo más largo el reconocimiento, mediante las tarifas de luz, de los ¢147.000 millones gastados por el ICE en generación térmica.

Ahora, el periodo de tiempo en el cual se trasladaría a las

tarifas esa suma sería de dos años (2025 y 2026), en vez de un año (2025). Sin embargo, esto dependerá de varios supues-

En primer lugar, el ICE prevé un incremento en la demanda eléctrica para el otro año y una mayor disponibilidad de recursos para exportaciones e importaciones de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Esto implicaría más ingreso y menos necesidad de hacer ajustes tarifarios.

En segundo lugar, agregó el regulador, el ICE espera que durante el resto del 2024 se reduzca significativamente el gasto térmico gracias a las lluvias que alimentan actualmente los embalses de generación hidroeléctrica.

Y el tercer supuesto del ICE es que el verano del 2025 sería parecido al del 2024.

Este supuesto, si se cumple, implicaría previsiones de gasto en generación térmica similares a las de este año (que son de ¢106.800 millones).

De acuerdo con el regulador, el ICE está asumiendo el costo financiero de diluir en el tiempo el reconocimiento de sus gastos porque su flujo de caja y sus expectativas de ingreso se lo permiten en este momento.

De otro modo, se hubiese tenido que reconocer todo en el

El ajuste definitivo para el 2025 será determinado por la Aresep una vez que el Instituto presente, en noviembre próximo, la información actualizada y correspondiente al ajuste tarifario extraordinario para todo el 2024. ■

VEHÍCULOS QUEDARON AISLADOS POR ALUDES

## Zona norte sufrió el embate de fuertes lluvias

#### Arianna Villalobos S.

arianna.villalobos@nacion.com

La tarde de este miércoles, varias comunidades en la zona norte del país se vieron afectadas por intensas lluvias. Entre los incidentes reportados, se incluyen inundaciones y daños en vehículos y viviendas.

Según un informe oficial de la Cruz Roja Costarricense, emitido a las 4:55 p. m., se enviaron unidades de emergencia a tres distritos del cantón de San Carlos, Alajuela.

En La Tigra, específicamente en la localidad de Los Ángeles, se reportó la caída de un poste de servicio eléctrico sobre una casa, donde aparentemente quedaron personas atrapadas.

En Santa Clara, distrito de Florencia, se contabilizaron 15 viviendas inundadas y 20 personas afectadas. Hasta anoche, no había sido necesario trasladarlas a albergues temporales.

Carros aislados. Un nuevo reporte de la Cruz Roja, de ayer a las 6:42 p.m., informó de que varios vehículos quedaron atrapados en carretera con sus ocupantes, en medio de dos derrumbes. Esto sucedió en la vía entre Arenal y Tilarán, en la Fortuna de San Carlos, Alaiuela.

En total, unas 60 personas



El desbordamiento de ríos dificultó el tránsito en numerosas calles de la zona norte del país. FOTO SUMINISTRADA POR EDGAR CHINCHILLA

que iban en los vehículos quedaron aisladas debido a los deslizamientos. Se desplegaron ambulancias desde Guanacaste y la zona norte, así como unidades especializadas de primera respuesta.

Un vocero de la Cruz Roja detalló que, además, se trabajaba anoche con embarcaciones de la zona para llegar, a través del lago Arenal, hasta las personas atrapadas y trasladarlas a un lugar seguro. Asimismo, se movilizaron vehículos especializados desde Tilarán para acceder al otro grupo de afectados.

Numerosos incidentes. La CNE indicó anoche, cerca de las 7 p. m., que durante el día se registraron 89 incidentes por inundaciones, la mayoría en los

cantones de San Carlos (35), Pococí (23), Peñas Blancas (14) y Santa Cruz (7).

En San Carlos, se reportó la caída de material y el desbordamiento de ríos y quebradas, lo que dañó viviendas, caminos y comercios, incluyendo el desbordamiento del río Jabillos, en Florencia.

Fue necesario proceder al cierre total de la ruta nacional 10 (Turrialba-Siquirres) por un deslizamiento en el sector de Guayacán. Y en Desamparados, San José, se reportó el desbordamiento del río Cucubres, que ocasionó la inundación de casas y comercios.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que la reactivación de la zona de convergencia intertropical sobre el territorio nacional se debe a la influencia indirecta del huracán Beryl en su tránsito por el norte y noroeste del mar Caribe.

ESPECIALISTAS LLAMAN A EVITAR ESTA PRÁCTICA

# Automedicarse con clonazepam y tramadol conduce a intoxicaciones

> Pueden producir dependencia, el primero, y adicción, el segundo

#### Irene Rodríguez

irodriguez@nacion.com

En los últimos 18 meses, el Centro Nacional de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha atendido 619 casos de intoxicaciones producto de la automedicación.

Las autoridades llaman a evitar esta práctica porque, sin el debido conocimiento, las personas no pueden medir la acción de un medicamento en su organismo, si tienen alergias a alguno de sus componentes o si este va a generar interacciones con otro fármaco que usan.

De estos casos, 423 se dieron en el 2023 y 196 durante el primer semestre del 2024. El 82,3% se determinaron como intoxicaciones leves y fueron atendidas con indicaciones al teléfono, sin necesidad de que el paciente acudiera a un centro de salud. El 11,3% se catalogaron como moderadas y requirieron atención más directa. Finalmente, el 6,4% se consideraron graves.

Rebeca Arias Durán, coordinadora nacional de Servicios Farmacéuticos de la CCSS, resaltó que la automedicación es un problema prevalente que puede evitarse. Únicamente deben utilizarse los medicamentos prescritos por el médico, siguiendo la dosis y horarios de administración.

Según Viviana Ramos Rodríguez, directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, las personas que se automedican piensan que están tratando una enfermedad, pero en realidad pueden generar consecuencias de corto, mediano y largo plazo.

El riesgo, añadió, podría ser mayor para los niños, cuyos padres o encargados los medican sin saber cómo podría afectarlos. "Un niño no se automedica; sufre una negligencia por parte de sus cuidadores", aseveró Ramos.

La especialista pidió no esperar a que aparezcan síntomas, ya que hay algunos medicamentos que no actúan inmediatamente cuando producen una intoxicación. Para ello, pueden llamar al 800-IN-TOXICA (800-4686-9422). Esta línea está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Según datos del Centro Nacional de Intoxicaciones, el clonazepam es el fármaco con más datos de intoxicación por automedicación, con un 16,3% de los casos.

Este fármaco pertenece a un grupo llamado benzodiacepinas y tiene efecto ansiolítico; se utiliza para el tratamiento para cierto tipo de convulsiones, también se indica en quienes sufren ataques de pánico. Puede ser utilizado también como relajante muscular o en personas con problemas de insomnio.

De acuerdo con la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el evento adverso más común es la sedación, pero también pueden darse, de forma menos frecuente, alteraciones cognitivas, somnolencia, alteraciones de personalidad y del comportamiento, hiperactividad, inquietud, agresividad, reacciones psicóticas, hipersalivación, exacerbación de las crisis epilépticas y síntomas de abstinencia. Esto último se da porque puede causar dependencia.

En segundo lugar, está el tramadol, con un 8,3%. Este fármaco es un analgésico opioide y se usa para el control del dolor intenso en el corto plazo. Sin embargo, hay quienes lo usan para dormir. Este medicamento tiene potencial adictivo. También puede causar somnolencia, dolor de cabeza, nerviosismo, temblor incontrolable en partes del cuerpo, cambios de humor, acidez o indigestión y sensación de boca seca.

En tercer lugar, está el acetaminofén con codeína, con un 7,1%. Esta combinación se usa para tratar el dolor leve y moderado, ya que cambia la forma en la que el cuerpo reacciona ante el dolor. También se usa para tratar la tos. Si se



Los riesgos de automedicarse pueden ser muy variados. Las intoxicaciones son solo uno de ellos. COLFAR PARA LN

consume de forma prolongada puede generar hábito.

Entre sus efectos secundarios está el estreñimiento o
la dificultad para orinar. Además, podrían darse náuseas,
vómitos, falta de apetito, debilidad o mareos, agitación, alucinaciones, fiebre, sudoración,
confusión, ritmo cardíaco rápido, temblores, espasmos o rigidez muscular intensa, y pérdida de coordinación. En estos
últimos casos lo recomendable
es ir a un médico.

es ir a un medico.

El acetaminofén, que antes era el fármaco más común en las intoxicaciones, hoy ocupa el cuarto lugar, con 4,3%. La FDA señala que la mayoría de las personas cree que es un medicamento muy seguro, pero si se toma más de la dosis recomendada, puede causar diarreas, vómitos, náuseas y, en los casos más graves, convulsiones.

El analgésico ibuprofeno comparte el cuarto lugar, con 4,3%. La intoxicación con este medicamento es muy similar en síntomas a la del acetaminofén.

Otras sustancias que también tuvieron que atenderse fueron el antiinflamatorio diclofenaco (3,8%), medicamentos desconocidos (3,8%), el antialérgico difenhidramina (3,3%), los productos naturales (2,8%) y el ácido acetilsalicílico (o aspirina) con 2,4%.

Qué saber. Si usted se intoxicó, es vital que les diga a los profesionales del Centro Nacional de Intoxicaciones el fármaco con el que se automedicó, pero, además de eso, de los otros que usted está tomando.

Estos son los aspectos que todo paciente debe conocer de sus tratamientos: nombre del medicamento, para qué se utiliza; cantidad, dosis y frecuencia con la que debe utilizarlo; posibles efectos secundarios y qué hacer si se presentan; por cuánto tiempo se debe utilizar; cómo guardarlo y conservarlo bien, e instrucciones especiales de uso.

## SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com

Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

-> Por ahora, municipio solo puede dragar ríos y socorrer a afectados



Una escena recurrente en Gravilias, detrás del colegio de la comunidad. Los muebles de doña Mary Jane Cerdas permanecían en la calle, frente a su casa, para aprovechar algo de sol y procurar que se secaran antes de que llegara otra vez la Iluvia. RAFAEL PACHECO

## Desamparadeños urgen solución en barrios que se vuelven 'piscinas' por lluvias

> Vecinos de Gravilias, El Jardín, Los Guido y otros sectores sufren por inundaciones

Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

El inicio de la estación lluviosa vuelve a ser una amenaza para los vecinos de Gravilias, El Jardín, Los Guido y otros sectores de Desamparados.

El sábado y el martes pasados, las aguas desbordadas de los ríos Cañas y Cucubres ingresaron nuevamente a sus casas, alcanzando hasta un metro o más en algunos casos.

Solo en la tarde del martes, en Desamparados hubo 73 incidentes por inundaciones, colapsos de alcantarillas y quebradas. Este miércoles, los lugareños seguían sacando a asolear los muebles, lavando pisos y paredes y tratando de volver a la normalidad, mientras los comités municipales y las cuadrillas de limpieza recorrían las zonas afectadas de Gravilias, Calle Fallas, San Rafael Arriba, Los Guido, San Rafael Abajo, San Juan de Dios y San Miguel, para remover barro, troncos y basura de calles y puentes.

Sin embargo, barrer calles y retirar desechos no es la solución para un problema histórico que exige, probablemente, ampliar puentes y alcantarillas. Mientras los vecinos alegan que no pueden esperar más por una respuesta, en la Municipalidad de Desamparados alegan que una de las obras se empezará a construir hasta finales de año, pero todavía faltan estudios técnicos y no hay presupuesto para todas las obras mayores que se requieren.

Juan Luis Quesada Gómez, vecino de El Jardín, en Calle Fallas, relató que hace dos años invirtieron más de ¢1 millón en electrodomésticos



El desbordamiento del río Cucubres inundó 15 propiedades. Ayer, vecinos trataban de eliminar el barro de casas y calles. RAFAEL PACHECO

y enseres, los cuales fueron afectados por el agua y el barro. Ahora están desesperados ante el nuevo embate. Según Quesada, es urgente construir un puente más elevado y con mayor capacidad, ya que el actual es una alcantarilla cuadrada de un metro de alto, que

colapsa apenas llega la basura.

Quesada enfatizó en que los vecinos no pueden esperar hasta la próxima temporada seca para el arreglo prometido por el ayuntamiento, ya que se avecinan meses de fuertes lluvias. Propone quitar el puente actual para que el agua fluya, aunque esto implique cortar la calle.

Afirmó que ha vivido en el lugar durante 36 años, con su padre y un sobrino. Se dedica a la limpieza de muebles, y este martes, mientras estaba en Zapote, su padre lo llamó porque el río Cucubres se desbordaba en El Jardín. Al llegar, la casa ya estaba anegada y el agua había sobrepasado el muro construido años atrás, alcanzando casi un metro de altura.

El río arrastró palos y basura, formando un tapón en el puente, lo que provocó que el agua comenzara a salir; más de 15 casas resultaron afectadas. Quesada apenas tuvo tiempo de poner a salvo un vehículo y subir en tarimas algunos muebles, al igual que otros vecinos.

Julia Gamboa Vega, de 64 años, vive al lado del río y tuvo que poner gavetas, zapatos y ollas sobre los muebles. El agua subió de repente y no pudieron siquiera abrir las puertas para salir, por lo que los bomberos tuvieron que sacarla a ella y a un hermano por una ventana.

Gamboa, que trabaja en oficios domésticos, no tiene manera de reponer las cosas, ya que en octubre del 2022 había invertido en ropa, muebles, cocina y otros bienes, además de arreglos en puertas y el piso.

Dice que les urge un puente más alto que permita un mejor paso del agua, pues el actual no da abasto y cada vez que llueve tienen que subir todo. Gamboa ha vivido ahí durante 55 años y recuerda que cuando sus padres compraron el terreno, ese río era solo una quebrada. Ahora, con el aumento de la población, recibe más aguas y crece rápidamente.

Construcciones. En Gravilias, el problema es similar. Mary Jane Cerdas Bonilla, de 48 años, señala que desde hace más de 40 años viven esta situación debido al desarrollo de urbanizaciones aguas arriba. El agua de lluvia que antes se infiltraba, ahora llega por los techos y el pavimento hasta los caños y luego a la quebrada Chilamate.

Desde las montañas de Lomas de Salitral y El Porvenir, el agua corre hasta formar una piscina en Gravilias, porque la quebrada está entubada y no da abasto, lo que provoca que los ductos alrededor del colegio se rebalsen.

En 15 minutos, las calles y casas se llenan, y el nivel tarda una hora en bajar desde que deja de llover.

Cerdas dice que el año pasado sufrieron 13 inundaciones y perdieron sillones, electrodomésticos y otros bienes. Hoy, tienen lo mínimo porque no han podido reponerlo.

En la segunda planta de su casa, Cerdas tiene los cuartos donde se refugian ella y su hija, junto con sus mascotas, cada vez que llueve. Han vivido ahí durante 15 años y considera urgente abrir los ductos que pasan debajo de la urbanización y aumentar su

capacidad hidráulica. Agregó que dos cajas de colectores instaladas por el municipio no sirvieron, acumulando árboles, ramas, latas y barro.

Insiste en que los "remiendos" de la municipalidad no sirven y que, si tuviera las condiciones económicas, se habría ido hace años. En algunas casas, el agua sube metro y medio, lo que provoca problemas de salud entre los vecinos debido a la humedad. Propone abrir y ampliar el paso de agua desde el gimnasio del colegio hasta un río cercano. Critica que el municipio sigue otorgando permisos de construcción para condominios que talan árboles y tiran basura, sin realizar el arreglo integral que necesitan.

A paso lento. Jéssica Bonilla, coordinadora de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Desamparados, mencionó que en Gravilias deben continuar con intervenciones parciales mientras la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) saca a licitación un proyecto aprobado a fines del año pasado para hacer un estudio sobre el plan de inversión. Este estudio, que cuesta ¢40 millones, incluirá análisis hidrológicos, topográficos e hidráulicos sobre la cuenca de la quebrada Chilamate, para determinar el tipo de obra definitiva necesaria y su ubicación.

El objetivo es ampliar las tuberías subterráneas y superficiales, de 1,5 metros a 2,8 metros de ancho.

Para el plan definitivo se requiere un préstamo gestionado por medio del Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM), por un monto cercano
a los ¢850 millones. Mientras
tanto, cuadrillas municipales
limpian sedimentos y remueven escombros en las partes
abiertas de la quebrada Chilamate y la laguna de la urbanización Marianela, así como
en las alcantarillas. Todo esto,
como medida paliativa.

En el barrio El Jardín, la solución parece estar más cercana, ya que la CNE aprobó la construcción de un nuevo puente con un presupuesto de ¢120 millones, cuya construcción se espera que se inicie a fin de año, durante la estación seca. Mientras tanto, se coordina con la CNE para dragar el río Cucubres en las partes accesibles.

En total, la Comisión Nacional de Emergencias atendió el martes 179 inundaciones, principalmente en Desamparados y Nicoya. Este miércoles se registraban, a mitad de la tarde, 10 incidentes por las lluvias en zonas como Santa Cruz, Carrillo, San Carlos, Alvarado, Oreamuno y Cervantes.

COLABORÓ EL FOTÓGRAFO RAFAEL PACHECO CINCO SUJETOS CAYERON EN SANTA ROSA DE POCOSOL

## Detenidos sospechosos de matar a 4 personas en la zona norte

Dobles homicidios se registraron entre noviembre del 2023 y febrero pasado

#### Fátima Jiménez Q., Kevin Ruiz y Édgar Chinchilla

Redactores y corresponsal de GN Cinco personas, sospechosas de cometer dos homicidios dobles, fueron detenidas este miércoles a las 6:30 a. m. en Santa Rosa de Pocosol de San Carlos, Alajuela.

Las capturas se dieron tras siete allanamientos llevados a cabo por al menos 100 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los detenidos son de apellido Sevilla, de nacionalidad nicaragüense y 35 años; Villalobos, de 26; Villegas, de 43; Chaves, de 49; y Medina, de 36, costarricenses. Todos son aparentes miembros de la banda criminal Los Plancha, informó Randall Zúñiga, director de la Policía Judicial.

Zúñiga agregó que las pesquisas contra esta agrupación empezaron en el 2023, tras el aumento de homicidios en la zona. Ese mismo año, tras identificar a varios de los integrantes, los agentes capturaron a cinco sospechosos, cuatro de ellos están en prisión preventiva.

Los allanamientos, dijo Zúñiga, constituyen la segunda fase de operativos contra esta organización, con el fin de desmantelarla por completo.

A los cinco detenidos de ayer se les asocia con un crimen perpetrado en noviembre del 2023, cuando los sospechosos abordaron a dos



Los allanamientos constituyen la segunda fase de operativos cuyo fin es desmantelar una organización criminal. ÉDGAR CHINCHILLA

personas vinculadas con préstamos informales.

"Fueron atacados con el fin de asaltarlos y despojarlos del dinero que tenían. Encontramos un vehículo totalmente quemado y, posteriormente, cuando realizamos la búsqueda dentro de un cañal en las inmediaciones de San Diego de Santa Rosa, encontramos los dos cuerpos", argumentó el jerarca.

El segundo doble crimen ocurrió en febrero pasado, también en Pocosol. Las víctimas son dos empleados de un empresario local, de apellido Chaves, quien se desempeña en varias ramas comerciales, incluido un aserradero.

Al parecer, los trabajadores entraron en una disputa con su patrón por un dinero que ellos reclamaban, por lo que Chaves habría decidido resolver el asunto contratando a terceros para que los asesinaran. Los cuerpos fueron hallados en un carro quemado.

El jefe del OIJ apuntó que el objetivo de la diligencia era detener a seis personas, por lo que aún falta capturar a un hombre, el presunto cabecilla de la banda, de apellido Ulate, alias Doble U.

Él tiene una disputa territorial con otro hombre de apellido Martínez, de la zona norte, quien se dedica al tráfico de drogas y también se le vincula con varios homicidios.

En los allanamientos, las autoridades decomisaron un arma AR-15, siete pistolas de diferentes calibres, una escopeta, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares, crack, marihuana y cocaína. ■



Hombres que llegaron en moto irrumpieron en el inmueble y mataron a Elvin Hadges. LN

HATILLO, SAN JOSÉ

#### Sujeto muere asesinado a tiros en casa

#### Fátima Jiménez Q.

fatima.jimenez@nacion.com

Un hombre identificado como Elvin David Hadges Quirós, de 31 años, fue asesinado a balazos dentro de su propia casa, este martes, en Hatillo, San José.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a las 6:50 p.m., cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, llegaron hasta la vivienda, irrumpieron en la propiedad y atacaron a Hadges. Tras dispararle en numerosas ocasiones, huyeron del lugar.

Imágenes a las que La Nación tuvo acceso muestran que el cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, bocabajo. Los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos que serán analizados para la investigación.

Según los archivos judiciales, en el 2022, Hadges y otros dos hombres fueron absueltos por un delito de tentativa de homicidio calificado, por hechos en San José. Además, fue investigado por asuntos relacionados con drogas.

Con este homicidio, el país registraba ayer 430 muertes violentas en este 2024. Se trata de 11 fallecidos más con respecto al 2023, cuando se contabilizaban 451. Las provincias con más asesinatos son San José (110), Limón (95) y Puntarenas (84). ■

COLABORÓ HUGO SOLANO

VECINO DE MOZOTAL, EN GOICOECHEA, LE PIDIÓ FOTOS Y VIDEOS A ADOLESCENTE

#### Adulto se hacía pasar por menor para seducir a joven

#### Vanessa Loaiza N.

vloaiza@nacion.com

Un sujeto de 29 años, de apellido Gómez, fue detenido ayer como sospechoso de seducir a una menor de edad por medios electrónicos. La captura la ejecutaron agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en calle Los Cafetos, en Mozotal de Ipís, Goicoechea.

Según el reporte policial, la pesquisa por este caso empezó en mayo, cuando recibieron una denuncia de que un hombre se hacía pasar por menor de edad para abordar a una adolescente en redes sociales. Una vez que



El sujeto, de apellido Gómez, fue detenido en Mozotal como sospechoso de seducción de menor de edad por redes sociales. OL

entabló contacto, le ofreció un tatuaje gratuito y, tras ganarse su confianza, le solicitó que le mandara fotografías y videos desnuda, a lo que ella accedió.

"Posteriormente, le habría solicitado un encuentro físico y la amenazó con publicar el material si no accedía. Por esta razón, se realizaron varias diligencias policiales de investigación, donde se pudo corroborar la identidad del imputado", agregó el OIJ.

Tras la captura de Gómez, se revisó su vivienda y en ella se decomisó evidencia para la investigación. El detenido fue presentado con un informe ante el Ministerio Público.

La Policía agregó que si usted conoce situaciones similares, acuda al OIJ y denuncie.

El artículo 167 bis del Código Penal impone penas de prisión de entre dos a cuatro años a "quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz".



#### Juan Pablo Sanabria juan.sanabria@nacion.com

aría Teresa Rodríguez ganó Miss Costa Rica hace 16 años. Desde ese

entonces, se le relaciona como una embajadora de la belleza, siempre en los focos de campañas publicitarias y programas televisivos. Ahora, cambió de rol y actualmente es ella quien se encarga de la estética de las demás personas.

En el 2020 abrió su primer salón de belleza, el cual tuvo que cerrar por la pandemia. Desde finales del 2022 pudo retomar su empresa al abrir otro local en Belén llamado Blu Beauty Center. Según comenta, es un negocio familiar que comparte con Valentina Corrales, su sobrina, y Mariana Pipa, su cuñada.

"Para el primer Blu estuvimos haciendo remodelaciones como por seis meses, porque invertimos en muebles hechos a la medida y demás. Lo último que me iba a imaginar es que se iba a venir una pandemia", explicó la exreina de belleza.

Este emprendimiento ofrece servicios estéticos a hombres y mujeres, que van desde manicura, peluquería y hasta masajes.

Su norte como emprendedora, asegura, es brindarles a las personas una experiencia de autocuidado que impacte en su autoestima.

"Para mí es superimportante que las personas se sientan

bien consigo mismas y saquen su tiempo para chinearse; de eso se trata Blu. Nosotros no somos un salón *express*, que en una hora la clienta vas a estar lista. Nos tomamos el tiempo y queremos que sea una experiencia para nuestros clientes", declaró la modelo.

Rodríguez asegura que su gusto por la estética viene desde que era niña, pues su abuela se dedicó a este oficio durante muchos años y por ese motivo está familiarizada con los procesos de los salones de belleza.

"Yo me hacía las uñas desde muy chiquitita, fue la manera que encontré de no mordérme-

## Miss Costa Rica 2008 ahora vela por 'la belleza' de otros

La presentadora de '7 Estrellas', María Teresa Rodríguez, es propietaria de un negocio muy especial, pues su abuela se dedicó al mismo oficio cuando la exreina era niña



María Teresa abrió su salón de belleza con su cuñada, Mariana Pipa (a la izquierda) como socia. Su familiar es estilista y cosmetóloga. cortesía maría teresa rodríguez

las. Como me gustaba muchísimo pintármelas, siempre prestaba mucha atención. A veces necesitaba hacerme las uñas y los salones estaban llenos, así que ahí fue cuando dije 'esto podría ser un buen emprendimiento", relató Rodríguez.

Enfatiza en que ella no es profesional en estilismo y que tiene un profundo respeto por el gremio. En Blu Beauty Center ejerce como manicurista y hace algunos procedimientos capilares, mientras que sus dos familiares sí se formaron en esta área. Los productos que utilizan son veganos y libres de crueldad animal.

Su cuñada es estilista y cosmetóloga, y ha ejercido este oficio durante muchos años en otros salones, por lo que otro de los puntos positivos que destaca Rodríguez, es cumplirle el sueño de tener su propio local. Por otro lado, su sobrina es estudiante universitaria, pero la apoyaron para especializarse debido al talento que desarrolló como manicurista.

Otro familiar a quien incluyó en el negocio es su hermano, quien es cocinero. Gracias a él, el salón ofrece el servicio de alimentación y las personas que lo soliciten pueden adquirir un menú personalizado tomando en cuenta sus gustos y si el cliente tiene alergias o intolerancias

Más allá del conocimiento para aplicar los procedimientos, esta experiencia la ha obligado a entender el mundo de los negocios. De acuerdo con la presentadora, todo lo aprendió a punta de errores con una única regla fija: no desistir.

"Se trata de seguir luchando por los sueños e ideales que uno tiene y no darse por vencido a la primera, ni a la segunda, ni la tercera. Si uno tiene una meta, hay que trabajarla y tratar de que los resultados sean positivos, y si no lo son, pues cambiar la metodología, pero siempre seguir adelante", comentó.

María Teresa combina su faceta como emprendedora con su rol como presentadora del programa 7 Estrellas, de Teletica, y los trabajos de modelaje que realiza. ■

Ángela Ponce, quien también se dedica al modelaje, participó en el certamen del 2018

## Primera mujer trans en Miss Universo es actriz y activista

La reina de belleza española se ha abierto camino en el medio del entretenimiento y hasta ha ganado premios

#### Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

Convertirse en Miss Universe España 2018 fue una meta cumplida, pero recorrer la pasarela del Miss Universo en ese mismo año fue un sueño para Ángela Ponce.

La modelo dio mucho de qué hablar, pues se convirtió en la primera mujer trans en participar en el afamado certamen de belleza mundial. Si bien no ganó la corona, logró romper una barrera y abrir el camino para que otras mujeres trans aspiraran a la codiciada corona.

Desde entonces, la vida de Ángela ha cambiado y ha logrado abrirse camino en su natal España, donde es un ícono de la comunidad LGB-TIQ+ y se ha catapultado como defensora de los derechos de las personas transgénero.

"De lo que más orgullosa

me siento es de haber alcanzado un nivel de aceptación en mi vida y conmigo misma que yo jamás pensé que lograría, la verdad. Porque al final, yo creo que cualquier ser humano, simplemente a lo que aspira, consciente o inconscientemente, al final es alcanzar esa paz y esa aceptación contigo mismo", dijo en una reciente entrevista con elDiario.es.

Oportunidades. Ponce tiene 33 años y es oriunda de Sevilla, España. Desde que participó en el Miss Universo, se le abrieron las puertas no solo para trabajar como creadora de contenido y embajadora de diferentes marcas como Dior y Pantene, sino también en el mundo del modelaje y la actuación.

Por ejemplo, en el 2020 obtuvo un papel en la serie *Veneno* de Atresplayer Premium, una producción que se realizó en memoria de Cristina Ortiz, una de las mujeres trans más populares de España. En la serie, Ángela interpretó a Juani Ruiz.

Además, también en ese año, fue parte del video musi-

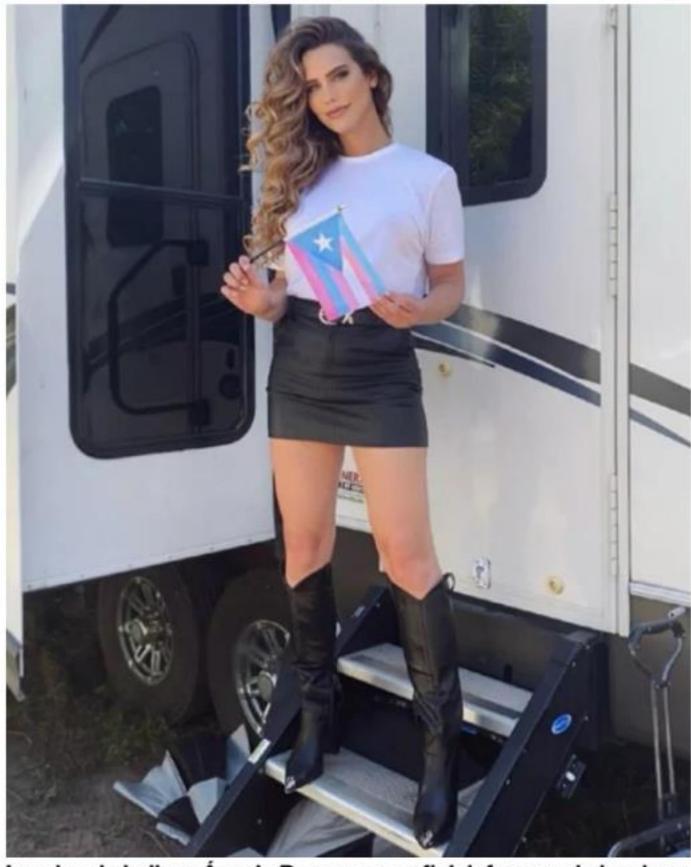

La reina de belleza Ángela Ponce es una fiel defensora de los derechos de las personas trans. CAPTURA INSTAGRAM

cal A veces bien y a veces mal, luego de recibir una invitación de Ricky Martin para viajar a Puerto Rico para participar en la producción, que fue dirigida por la fotógrafa costarricense Daniela Vesco.

Además, la popularidad de Ángela y su trabajo la llevaron a ganar el Premio Glamour Mujeres del Año 2018 y el Premio Cosmopolitan Icono 2019. Hoy en día, ya tiene nuevos proyectos en mente.

"Es verdad que a nivel personal he conseguido mucho y hoy mis sueños son más profesionales. El que más me ronda últimamente es sacar mi propio libro para que podáis conocer a la Ángela de 3 años, de 18 y de 30. Mucha gente cree que me conoce, pero conocen a la Ángela Ponce de Miss Universo, y a mí me gustaría contar mis vivencias como justicia conmigo misma y para que el mundo conozca a Ángela", dijo a elDiario.es.

Según explicó esa mujer que ganó Miss Universo España llegó ahí "gracias a una pequeña Ángela".

"Quiero que sirva para muchas personas. Es decir, escribir mi historia a modo de manual de cómo yo lo logré. Creo que la diferencia de mi historia con respecto a otras es precisamente que a mí mis papás sí me apoyaron. Y quiero que las personas que conocen a Ángela conozcan a Ángela y cómo llegó a ser la Ángela Ponce que el mundo conoce", afirmó la reina de belleza.



ran entre los herederos de esta gran fortuna. AFP

Familiares y exnovia serán beneficiados

#### Matthew Perry dejó \$120 millones de herencia

#### 'O Globo', Brasil y Damián Arroyo C.

Diario de GDA y redactor

Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la serie *Friends*, falleció trágicamente a los 54 años en octubre del 2023. Según el diario británico *The Sun*, dejó una herencia de casi \$120 millones a sus beneficiarios, conforme al inventario que el medio tuvo acceso.

El patrimonio del popular actor incluía solo \$1,5 millones en activos a su nombre. No obstante, Perry había resguardado \$120 millones en un fondo fiduciario, diseñado para gestionar y proteger sus activos hasta que se cumplieran ciertas condiciones.

El inventario reveló que Perry designó como beneficiarios a su padre John Perry, su madre Suzanne Morrison, su media hermana Caitlin Morrison y su exnovia Rachel Dunn.

El reconocido actor fue hallado sin vida en su casa en Los Ángeles el 28 de octubre del 2023. Las autoridades determinaron que su muerte fue accidental, al parecer, causada por los "efectos agudos" de la cetamina, una sustancia alucinógena utilizada en el tratamiento de enfermedades mentales.

\*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente. Cantante británica anunció la noticia en redes sociales

### Lilly Allen vende fotos de sus pies en la plataforma Only Fans

#### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

La cantante Lily Allen, quien también es compositora y presentadora, decidió incursionar en un nuevo negocio: la venta de fotos de sus pies.

La británica anunció esta noticia en una historia en su perfil de Instagram, en la que brinda el enlace a su cuenta de Only Fans.

La artista invitó a suscribirse a su cuenta en un post en X (anteriormente Twitter) en el que cita un artículo de prensa. Según comenta, la idea surgió a raíz de la buena calificación que tiene en el sitio web Wikifeet, el cual recoge fotos de los pies de personas famosas y los usuarios les dan una calificación.

"Tengo una señora que viene y me hace las uñas. Me informaron que tengo cinco estrellas en WikiFeet, lo cual es bastante raro. Mis pies están bastante bien valorados en Internet", declaró Allen durante un episodio de su podcast Miss Me?

En este programa, el cual codirige con Miquita Oliver, la británica también bromeó con dejar el podcast si pudiera poner a la venta contenido de sus pies. Ahora, esto es toda una realidad para la intérprete de *Smile*.



"Mis pies están bastante valorados en Internet", dijo Allen. ARCHIVO

**Polémica.** A principios del 2024, Allen causó polémica al comentar públicamente lo que piensa de la maternidad.

"Amo a mis hijas, pero arruinaron mi vida", expresó Allen, aunque, admitió que ellas la complementan.

Cuando la artista se casó con el empresario Sam Cooper y se convirtió en mamá de dos niñas, Ethel Mary y Marnie Rose, ya era una estrella del pop a nivel global. Se había convertido en una de las figuras centrales del pop británico y desfiló por la alfombra roja

de los Grammy como nomina-

Sin embargo, luego tomó la decisión de priorizar su rol de madre y se dedicó a la crianza de sus hijas por un tiempo.

Tras separarse de Cooper en el 2018, la cantante contrajo nupcias con la estrella de Stranger Things, David Harbour, en el 2020.

Más tarde, incursionó en el teatro con el *thriller 2:22 A Ghost Story; s*u actuación le valió a una nominación a los Premios Olivier, y luego participó en otros proyectos. ■

Funcionario ejercía como viceministro administrativo

### Luis Alexander Castro nombrado ministro a. i. de Cultura y Juventud

#### **Doriam Díaz**

ddiaz@nacion.com

Luis Alexander Castro Mena, quien fungía como viceministro administrativo, fue designado como ministro de Cultura y Juventud a. i., luego de que esa cartera quedó acéfala el sábado 29 de junio debido a la destitución de la jerarca, Nayuribe Guadamuz Rosales, por tramitar la declaratoria de interés cultural para una marcha de orgullo LGTBI+ sin la supuesta autorización del presidente de la República.

El anuncio del nombramiento de Castro salió publicado en *Alcances 122* del diario oficial *La Gaceta* ayer; además, fue comunicado mediante WhatsApp al equipo de trabajo del Ministerio de Cultura y Juventud, por la tarde.

Según el acuerdo N.º 518-P, del vicepresidente Stephan Brunner, en ejercicio de la presidencia de República, el nombramiento a. i. empezó a regir el 1.º de julio del 2024.

El considerando número 2 del acuerdo detalla que la decisión se tomó "con la finalidad de brindar continuidad al servicio público".

Castro, nicoyano de 47 años, comenzó a trabajar como viceministro administrativo en Cultura desde el inicio de la administración, el 8 de mayo del 2022.

Él es bachiller en Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación Educativa y licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación, de la Universidad Católica de Costa Rica. Además, cuenta con un máster en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa, por la Universidad Americana y cursa otro en Gestión y Políticas Públicas.

Antes de su llegada a Cultura, había trabajado en el Ministerio de Educación Pública (MEP) como asesor regional en Orientación Educativa y



Castro Mena, nicoyano de 47 años, sustituye temporalmente a la recién destituida jerarca Nayuribe Guadamuz. MCJ PARA LN

asesor nacional en Administración Educativa y fue director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.

Ha sido docente universitario en la Universidad Católica, la Universidad Americana y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

Asimismo, ha fungido como consultor del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). ■

Obra del expiloto David Bermúdez es una investigación que tardó dos años

## Libro narra casos de aviones desaparecidos en Costa Rica

Entre las historias destaca la aeronave militar argentina que perdió comunicación al sobrevolar el territorio tico, en 1965

#### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

Si le preguntan por accidentes aéreos en Costa Rica, ¿a usted se le viene alguno a la mente? Sea fácil o difícil de creer, el país tiene un largo historial de estas lamentables tragedias y muchos de estos casos quedaron como un misterio sin resolver.

Por esta razón, David Bermúdez plasmó en su libro *El misterio de los aviones desaparecidos en Costa Rica*, una investigación que tardó dos años en realizar, y en la que documenta los mayores enigmas aéreos costarricenses. La obra fue publicada por la Editorial Costa Rica.

"Es un libro histórico en esta rama. En el país nunca se había elaborado un informe así tan exacto. Me acerqué muchísimo con todas las informaciones que me dieron de esas tragedias, que enlutaron a mucha población del país y de otras latitudes", comentó el autor, quien es un piloto retirado.

La obra incluye datos históricos y testimonios de personas relacionadas con los casos, ya sea los accidentes o los procesos de investigación. Los insumos utilizados por Bermúdez provienen de países como Chile, Argentina, Honduras, Nicaragua, debido a que en Costa Rica han ocurrido tragedias que involucran vuelos de estas naciones.



David Bermúdez fue piloto de aeronaves cargueras. CORTESÍA DAVID BERMÚDEZ

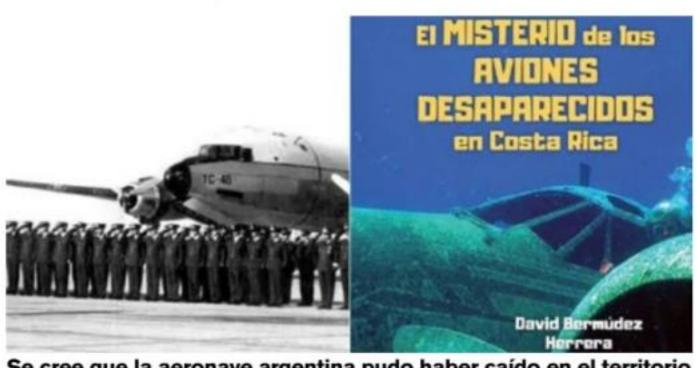

Se cree que la aeronave argentina pudo haber caído en el territorio montañoso de Talamanca. WIKIMEDIA COMMONS/EDITORIAL COSTA RICA

El más sonado. Para dar un ejemplo, Costa Rica estuvo involucrado en uno de los casos de desapariciones de aviones más sonado a nivel internacional. Se trata del avión militar TC-48 de la Fuerza Aérea Argentina, el cual desapareció el 3 de noviembre de 1965 y cuya última comunicación la realizó mientras sobrevolaba el territorio tico.

"En Argentina golpeó mu-

cho, hubo varios debates allá porque los militares tenían mucha influencia. Hubo demandas y contrademandas. Aquí se buscó el avión muchísimo, con múltiples expediciones en tierra", explicó Bermúdez.

Se calcula que la aeronave debió caer en el territorio montañoso de Talamanca, pero nunca se encontró ningún rastro de dicho avión ni de la tripulación, conformada por 68 personas, en su mayoría militares recién graduados.

Según el expiloto, las búsquedas cesaron debido a que, en apariencia, Argentina envió a gente para involucrarse en la investigación, pero cometieron abusos contra la población indígena de la zona. Esta situación se agravó a tal punto que tuvo que intervenir el gobierno.

Bermúdez logró entrevistar al capitán Álvaro Protti, quien falleció hace un año. Protti iba volando un avión carguero cuando escuchó la llamada de auxilio del piloto argentino, quien quería ir hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, a lo que el costarricense le aconsejó aterrizar en la pista de Puerto Limón y nunca más volvió a tener contacto con la aeronave.

La investigación documental del autor también tiene un aporte valioso en cuanto a

#### Costo

Este libro tiene un precio de ¢3.500. Usted puede adquirirlo en la Editorial Costa Rica (en San José), en el sitio web www.editorialcostarica.com o llamando al 2233-0812.

borrar gran cantidad de mitos que surgieron sobre estos casos.

En lo que respecta a la tragedia del TC-48, se difundió la falsedad de que personas indígenas asaltaron los restos del avión y ocultaron la escena para quedarse con objetos de valor. No obstante, nunca se encontró a ningún habitante del lugar con alguna pieza relacionada con el accidente.

Carne. Otro trágico y misterioso accidente que se recopila en el libro es el del avión que cargaba 36.000 libras de carne de la empresa Montecillos y que iba rumbo a Venezuela, en 1977. La aeronave desapareció sobrevolando territorio panameño, cobrando como víctimas a tres tripulantes de cabina (piloto e ingeniero de vuelo estadounidenses y un copiloto cubano) y al costarricense Manuel González Sánchez, jefe de operaciones de la empresa de carnes.

La nave era un modelo Electra que, de acuerdo con Bermúdez, presentaban algunos defectos estructurales y se desintegraban en el aire. Agrega que este avión era estadounidense, alquilado por Aeroservicios Puntarenas SA (APSA). Esta empresa carguera tenía muchos viajes, por lo cual solía contratar el servicio a Estados Unidos y utilizaban su licencia para gestionar el permiso de vuelo que necesitan las aeronaves extranjeras.

Junto al caso del TC-48 de la Fuerza Argentina Aérea y el denominado "Avión de la carne de Montecillos", el libro recopila otra gran cantidad de accidentes enigmáticos del país. Algunos aviones desaparecidos por siempre, otros encontrados al poco tiempo o hasta 20 años después de la tragedia •

#### **PASATIEMPOS**

#### Mafalda por Quino









#### Justo y Franco



#### Sopa de letras

Encuentre 7 actores cuyo nombre, no apellido, comienza con la letra " M "

| S | ٧ | Ε | Z | Р | Α | Τ | N | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ | L | L | Ι | М | Α | Н | N | L |
| R | R | 0 | 0 | N | Ε | Υ | 0 | U |
| 0 | G | W | D | Ε | Q | S | D | A |
| N | F | Y | В | S | ٧ | C | N | D |
| G | Ε | F | R | Ε | Ε | М | Α | N |
| F | J | Ε | Н | Y | Υ | X | L | Α |
| F | Υ | В | Н | R | Τ | ٧ | ٧ | L |
| F | В | U | Ε | S | Τ | ٧ | L | X |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Crucigrama

| Ecovibones | cruciln@amail.com |
|------------|-------------------|
| ESCRIDANOS | crucinaaamailcoi  |

| 1  |          | 2        |    | 3        |          | 4        | 5        | 6        | 7  | П        |    | 8 |
|----|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----|---|
|    |          | Г        |    | 9        | Г        | Г        | T        | Т        | T  |          |    | Г |
| 10 | 11       | ┖        |    |          |          | 12       | $\vdash$ | $\vdash$ |    | 13       |    | Г |
| 14 | $\vdash$ | $\vdash$ | 15 | ┖        |          | 16       | $\vdash$ | $\vdash$ | 17 | Г        |    | Г |
| 18 | $\vdash$ |          | 19 | $\vdash$ | ı        | 20       | $\vdash$ |          | 21 | $\vdash$ |    | Г |
|    |          | 22       | Г  | T        | 23       | T        |          | 24       | Г  | $\vdash$ |    | Г |
|    |          | 25       | T  | T        | T        |          | 26       | ┞        | T  | $\vdash$ |    | r |
| 27 |          | ┖        | T  | T        |          | 28       | ┖        | T        | T  | $\vdash$ |    | Г |
|    |          | 29       | T  |          | 30       | Г        |          | 31       | T  |          | 32 | Г |
| 33 |          | Г        | T  | 34       | Г        | T        |          | 35       | T  | 36       |    | Г |
|    |          | Г        |    | 37       | T        | T        |          | Г        |    | 38       |    | Г |
|    |          |          | 39 |          | T        | T        |          |          |    |          |    | Г |
| 40 |          |          | 1  | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |          |          |    |          |    | Г |

#### Horizontal

#### 04.Inconstancia de ánimo y ligereza en las cosas.09.Alzan, levantan.10.Apócope de tanto.12.Planta vitácea.14.Hidrocarburo gaseoso que arde con llama poco brillante. 16. Sujeta fuertemente.18.Nota musical.19.Prefijo que denota negación o privación.20.Especie de violoncelo siamés.21.Antigua ciudad de Caldea.22.Reverencie con sumo honor y respeto.24.De aire.25. Color rojo que se saca de la cochinilla, de la raíz de la rubia o del palo de Pernambuco.26.Adverbio de modo (en desuso), así.27.A hora avanzada del día o de la noche.28. Consumo, echo a perder con el uso.29.Prefijo "huevo".30.Terminación de infinitivo.31.Símbolo del iridio.32.Símbolo del lutecio.33. Santa titular de una iglesia.35. Ponen huevos algunos animales, especialmente las aves.37.Patriarca israelita hijo de Jacob.38. Período largo de tiempo.39.Rumiante bóvido, pequeño, gracioso y con las astas encorvadas a modo de lira.40.Dispersión coloidal de un líquido en un gas.

#### **Vertical**

01.Fundirá en una plancha, por medio del vaciado, la composición de un molde formado con caracteres movibles.02. Tela símil terciopelo.03.Examina algo con cuidado.04.lzase el ancla.05. Aparta, impide algún daño o molestia.06.Vademécum (cartapacio).07. Preposición.08.Sin fortuna.11.Uní con cuerdas.13.Parte o sección urbana, de extensión relativamente grande.15.Que nada.17.Adjetivo y pronombre posesivo de primera persona del plural.22. Desecho de la estopa rastrillada.23. Dios egipcio del sol.24. Deseaban, anhelaban.26.(... en Hunze) Municipio de Países Bajos.28.(A ...) Sin orden, número ni medida.30.Tela que a modo de manteo rodean a la cintura indias del Ecuador y Perú.32.Dios pagano del hogar.34.Composiciones líricas elevadas.36.Observaré.39.Juego oriental de tablero.

#### Sudoku

| Grado de dificultad: | * | * | * | * | * |
|----------------------|---|---|---|---|---|
|                      |   |   | _ |   |   |

|   | 2 |   |   | 3 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   |   |   | 1 | 5 |   |   | 2 |
|   |   |   |   | 2 |   | 7 | 9 |   |
| 6 |   |   | 3 |   |   |   | 2 |   |
|   |   | 2 |   | 7 |   | 3 |   |   |
|   | 3 |   |   |   | 9 |   |   | 8 |
|   | 9 | 5 |   | 4 |   |   |   |   |
| 4 |   |   | 7 | 9 |   |   |   | 6 |
|   |   |   |   | 5 |   |   | 3 |   |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

#### Curiosidades Hacia los Juegos Olímpicos

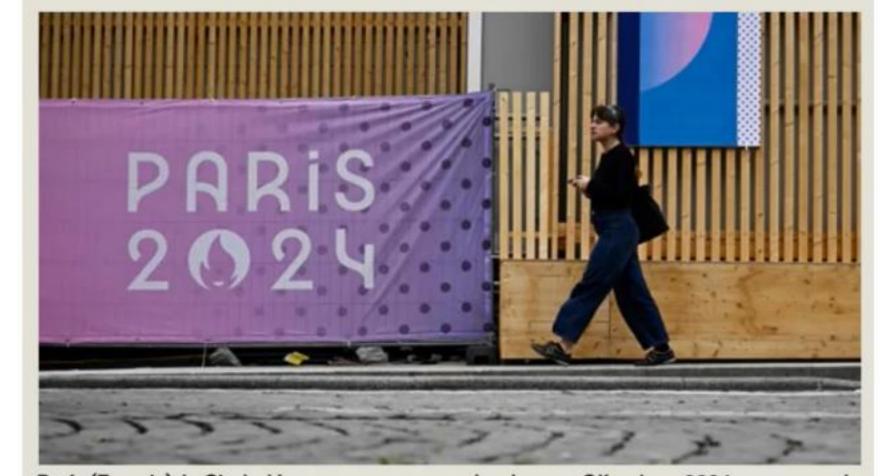

París (Francia), la Ciudad Luz, se prepara para los Juegos Olímpicos 2024, como queda en evidencia en las calles de esta capital. Las Olimpiadas se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. AFP

Las soluciones del día de hoy en la página 18

Benoît Jacquot, de 77 años, detenido desde el lunes

## Cineasta francés acusado por la violación de dos actrices

El primer caso habría ocurrido entre 1998 y el 2000 con Isild Le Besco, y el segundo, en el 2013, con Julia Roy

PARÍS. AFP. El cineasta francés Benoît Jacquot fue formalmente inculpado este miércoles por violación de las actrices Julia Roy e Isild Le Besco, indicó la Fiscalía contactada por la agencia AFP.

Benoît Jacquot, de 77 años, había sido detenido el lunes para ser interrogado por la policía, al igual que Jacques Doillon, otro reconocido director de cine. Este último fue liberado el martes "por razones médicas" y quedó sin cargos por el momento.

Tras dos días de detención provisional, el septuagenario Jacquot fue inculpado por violación de Julia Roy en el 2013 y de Isild Le Besco entre 1998 y 2000 y por violencias voluntarias y agresión sexual contra la primera.

Jacquot además quedó bajo el estatuto más favorable de testigo asistido en lo referente a violaciones conyugales contra Julia Roy entre el 2014 y el 2018 e Isild le Besco en el 2007.

La Fiscalía había solicitado la inculpación formal de Jacquot por "violación, agresión sexual y violencia, presuntamente cometidos entre 2013 y 2018" contra Julia Roy y por "violación de menor por persona con autoridad, violación por conviviente, presuntamente cometidos entre 1998 y 2000, y en 2007" contra Isild Le Besco.

"En ambos casos, las denunciantes que informaron de hechos que no figuran en los cargos retenidos serán



Benoît Jacquot en una foto del 2018. El cineasta fue detenido el lunes pasado. AFP



Julia Roy e Isild Le Besco junto al director Benoit Jacquot. AFP

contactadas personalmente", destacó la Fiscalía.

La investigación preliminar comenzó después de la denuncia presentada por otra actriz, Judith Godrèche, contra los dos cineastas, quienes han negado las acusaciones.

Godrèche, de 52 años, acusó a principios de febrero a Jacquot de violación y a Doillon de agresión sexual, desenca-

denando una nueva ola en el movimiento #MeToo en el cine francés.

Las acusaciones de Godrèche, que pidió valentía a cualquier mujer que hubiera sufrido el mismo tipo de abusos en el mundo del espectáculo, provocó declaraciones públicas y denuncias formales de numerosas trabajadoras de ese sector en Francia.

La abogada de Jacquot, Julia Minkowski, previamente había deplorado "los ataques incesantes" a la presunción de inocencia de su cliente.

Caso Godrèche. Isild Le Besco, de 41 años, anunció su denuncia contra Jacquot a finales de mayo.

La actriz empezó en el cine

francés a finales de los años 1980. Rodó bajo la dirección de Jacquot cinco películas: Sade (2000), Adolphe (2002), A tout de suite (2004), L'Intouchable (2006) y Au fond des bois (2010) así como un telefilme, Princesa María (2004).

Julia Roy rodó a las órdenes de Jacquot cuatro películas: À jamais (2016), Eva (2018), Casanova, su último amor (2019) y Suzanna Andler hace tres años.

El caso Godrèche se remonta, por su parte, a cerca de 40 años atrás, cuando la actriz empezaba en el cine francés.

Jacquot fue pareja durante años de Godrèche, a partir de la primavera de 1986. Vivieron abiertamente juntos hasta su separación en 1992.

Los padres de Godrèche consintieron en dar la emancipación legal a la actriz, a su demanda, cuando aún no había cumplido 18 años.

La actriz afirma ahora que esa relación con Jacquot era de "control" y "perversión" y que por ello sufrió violaciones.

En cuanto a Doillon, de 80 años, la actriz lo acusó de "meterle los dedos en la braga" durante los ensayos de una película estrenada en 1989. Por entonces tenía 15 años y formaba pareja con Jacquot.

"Estas denuncias (de Isild Le Besco y de Julia Roy) no han prescrito. El periodo que yo he denunciado ha prescrito. Pero me siento escuchada a través de esta decisión", reaccionó Godrèche.

#### Juicio de Depardieu.

La justicia francesa examina otros casos, como el del actor Gérard Depardieu, de 75 años, que enfrenta varias investigaciones.

Depardieu será juzgado en octubre por agresiones sexuales contra dos mujeres durante una filmación en el 2021.

El Parlamento francés había decidido crear una comisión de investigación sobre la violencia sexual en el mundo de las artes escénicas, que empezó a trabajar en mayo, pero la convocatoria de elecciones generales el 9 de junio frenó su continuación. ■

#### **Soluciones** CVID ATENAZA SA ADOREMAEREO LACABANSI TARDEGASTO PATRONA AOVAN ADAN GACELA AEROSOL

| 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 |

#### LA RECETA

### Banana cream pie

Nivel: Fácil Tiempo: 40 minutos

Rinde: 15 a 20 porciones

Costo: Medio Chef: Cristina Marté

#### Ingredientes:

#### Para la concha:

- · 2 tazas de galletas María molidas
- · 1 barra de mantequilla derretida

#### Para el relleno:

 3 bananos medianos en rodajas

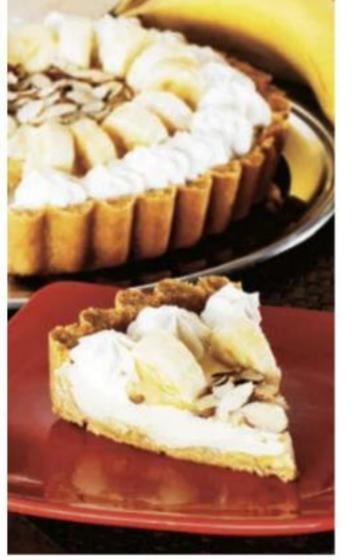

- · 1 caja (8 oz) de queso crema
- 1 lata de leche condensada
- 1/3 de taza de jugo de limón
- 1 cdita. de vainilla
- 1/2 taza de crema chantillí

#### Saberes

#### ¼ de taza de almendras fileteadas

#### La concha:

Preparación:

1.En un tazón, mezcle la mantequilla y las galletas hasta que estas se humedezcan por completo. 2.Con los dedos, cubra con la mezcla un molde redondo de 23 centímetros de diámetro y extienda subiendo los bordes.

3. Hornee por 8 minutos a 350°F (175°C). Saque y deje enfriar.

#### El relleno:

- 1.Coloque sobre la concha 2 bananos en rodajas.
- 2. En un tazón mediano, bata a mano el queso crema, la leche condensada, el jugo de limón y la vainilla hasta que esté completamente mezclado. Vierta sobre los bananos.
- Refrigere hasta que esté firme, por lo menos 2 horas. 4. Decore con crema chantillí.
- rodajas de bananos y almendras fileteadas.

# todo BUSGO

**ANÚNCIATE DONDE TODOS BUSCAN** 

9 6478-2411 4107-1717

Casa, Carro, Varios y Empleo

VENTA - ALQUILER

BUSCO

**VARIOS** 

## INDIO CIPRIANO

DOBLEGO A SU SER AMADO pidiendo perdón llorando #suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549

#### EMPLEO DE BUSCO

#### **ASISTENTE DENTAL**

Con experiencia, para consultorio en Heredia

8899-6016 / 8897-1330

#### **EMPLEADA** DOMÉSTICA

EMPLEO BUSCO

Limpiar dos días por semana. Experiencia y recomendaciones. Enviar Cv a:

jorgemejiatico@gmail.com

#### Venta de repuestos automotrices

necesita **VENDEDOR y AUXILIAR** 

de bodega con licencia A2 Cv: aralfaro@ice.co.cr

2258-8282

EMPLEO DE BUSCO

SE NECESITAN

**MISCELÁNEOS** 

Con Experiencia

Llamar de lunes a viernes.

a partir de la 1:00 pm.

#### EMPLEO SE BUSCO

#### **VENDEDOR**

con experiencia Corporativa y Farmacias Línea cuidado personal. GAM Cv a:

soscostaricabelleza@gmail.com

EMPLEO REBUSCO

**EMPLEADA DOMÉSTICA** 

PARA DORMIR EN TRABAJO.

NO SE NECESITA PERMISO.

**OFERTAS ESCRITAS** 

AL WHATSAPP

**DOMÉSTICA Pavas** 

Para labores de limpieza.

Recomendaciones, con salida.

Solo mensaje whatsapp

8376-8492

8780-4700

#### ALQ./VENTA BUSCO

Alquilo 2 apartamentos

MORAVIA TRINIDAD

2 dor ¢225mil, 1 dor ¢190 mil Parqueo, portón eléctrico, cámaras seguridad

8850-2612 / 7006-9309

ALQ./VENTA

**PRÉSTAMOS** 

**HIPOTECARIOS** 

**OFICINA RICARDO** 

**ROJAS DÍAZ S.A** 

75 años

a su servicio

ofrrojas@outlook.com

www.realestatecr.net

**2222-5555** 

#### **HIPOTECAS** PRÉSTAMOS HOY

Avalúo gratis Colones y dólares Tel: 2223-6868 / 8382-1532

8825-5315

#### FACTURATica.com la #1

Factura electrónica sin mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792

#### GRAN LIQUIDACIÓN! LÁMINAS de techo #28 366x81

¢5.000, blanco #30 366x0,81 ¢5.500, ondulada esmaltada 366x81 #28 ¢6.500, estructural aluminizada 366x81 ¢5000 tubo 3X3 galvanizado ¢12.000, 2x2 galvanizado ¢9000, perling 2x3 galvanizado 1,20 mm ¢6.500 fibrocemento entrepiso 2.44x1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢7.100,

canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18000. Tel: 2227-8000

**8469-6837** 

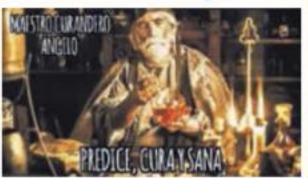

#### **CURANDERO Y VIDENTE ANGELO**

Domina todas las magias, sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir.

Informes de 8am a 6pm

**8977-2252** 



#### CLARA VIDENTE

Soluciona todo tipo de problema, ato, desato, limpias de todo tipo, amarre profundo, medicina para cualquier dificultad en tu cuerpo y más.

6156-1559 / 7288-6935

#### **© 2225-9325**

#### EMPLEO DE BUSCO **EMPRESA** de SEGURIDAD

PRIVADA Requiere Agentes de Seguridad:

con portación de armas, carnet

de agente de seguridad o con documentos para tramitar. San Sebastián, Colonia Kennedy, de la iglesia de San Sebastíán 50 mts norte y 400 mts oeste, frente a Abastecedor Montecarlo

2226-0516

#### EMPLEO Busco **EMPLEADA DE FINCA**

#### muchacha valiente con experiencia,

debe ser buena con los animales, p/vivir adentro. En Alajuela

7207-4253

**Harley Davidson** 

Fat Boy

Año: 2009

Precio: ¢7.000.000

7244-6667

#### HIPOTECARIOS Al 10% de interés anual Avalúo Gratis.

**PRÉSTAMOS** 

rapidez y seriedad

2228-5044 / 8893-2709



#### **DESBLOQUEO**

Ligo, doblego, amor, trabajo, dinero, salud, negocios, lectura de cartas del Tarot

**©** 7159-3341

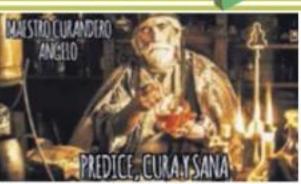

#### **MAESTRO ANGELO**

Te resuelve los problemas Hechicerías, Brujerías, problemas familiares, Herencias, te sientes sin salida.

100% efectivo en resultados 8 am 6 pm

**8977-2252** 

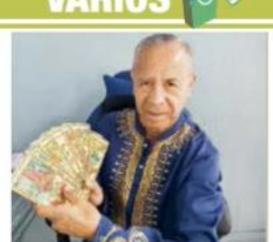

#### SALVADOR y **ENRIQUE CASTEL**

dando solución a todas sus dificultades: salud, dinero, amarres de inmediato COMPRUÉBELO

8517-8020

## 4107-1717 6478-2411



## ECONOMÍA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 523,90 ¢ 529,09 \$ 1,079

www.nacion.com Esteban Ramirez, eramirez@nacion.com

-> Davinci Consulting Group realiza estudio de mercado para evaluar reactivación de servicio

#### **Gustavo Ortega**

gustavo.ortega@nacion.com

La empresa ecuatoriana Davinci Consulting Group confirmó la elaboración de un estudio de mercado para evaluar la reactivación del ferri en la ruta puerto Caldera-puerto La Unión (El Salvador), suspendida desde noviembre del 2023.

Nelson Armas, director ejecutivo de la empresa, afirmó a La Nación que el análisis, previsto para concluir este mes, se hace por sugerencia de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca). Esta organización fue el primer contacto para expresar su interés en participar en la operación.

El ferri, que funcionó durante tres meses con una embarcación con capacidad para 100 furgones de carga, propiedad de la compañía Blue Wave, suspendió funciones en noviembre pasado.

La operación comenzó con dos viajes semanales, reducidos luego a uno debido a la baja demanda. Las tarifas oscilaban entre \$1.145 y \$1.360 por camión, dependiendo de la carga transportada.

Armas indicó que además han mantenido comunicación con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El Salvador desde inicios de este año. Sin embargo, reveló que el análisis ha encontrado retrasos porque las entidades no han remitido cierta información requerida.

La embarcación prevista para operar tiene capacidad para 30 camiones con contenedores de 20 pies por viaje.

El director comentó que necesitan "empezar desde abajo".

"No podemos traer un ferri demasiado grande que complique los costos operativos. Creo que ese fue el problema principal que tuvieron el año pasado, tratamos de evitar estas complicaciones futuras", agregó Armas.

El vocero explicó que la nave está en proceso de autorización para funcionar como transporte en una ruta comercial, ya que perteneció al Gobierno de Estados Unidos.

"Necesita ciertas autorizaciones del gobierno (estadounidense) para que, una vez que salga del registro, pase a ocupar el uso de transporte en el país donde se necesite", señaló.

Davinci Consulting Group inició sus operaciones como consultor marítimo en el 2019, apuntó Armas, quien añadió que la empresa ha estado vinculada al sector por más de 30 años, con experiencia como agentes navieros, especialmente, en el trans-

## Compañía ecuatoriana analiza operar ferri Costa Rica-El Salvador

> Empresa intentaría reducir costos operativos con embarcación de menor capacidad



Los costos de operación totales del ferri en la ruta entre los puertos Caldera y La Unión se estiman en \$1 millón mensuales, según la última empresa a cargo del servicio. La actividad cesó en noviembre pasado, tres meses después de iniciarse. AFP

porte de contenedores.

Sin fechas. Verny Jiménez, director de la División Marítima Portuaria del MOPT, indicó, por medio de la oficina de prensa, que aún no hay fecha prevista para el reinicio de operaciones del ferri.

Además de Davinci Consulting Group, una empresa de origen griego también ha mostrado interés en la ruta, pero en ninguno de los casos se han tomado decisiones concretas.

Por otro lado, Armas señaló que el interés de la firma es que durante los primeros cinco años se desarrolle bajo el esquema de asociación público-privada con ambos países.

"Esto nos ayudaría a lograr los objetivos, permitiría mantener costos operativos y administrativos, además de establecer valores convenientes para avanzar", dijo.

Y subrayó que esta es la única forma para que la operación del ferri funcione. "En caso contrario, es muy difícil que sobreviva", argumentó.

Sobre la puesta en marcha de la operación bajo este esquema, La Nación remitió la consulta al Ministerio, pero al cierre de edición, aún se esperaba una respuesta.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.º 44221, "Reglamento para gestionar la autorización de compromisos y contingencias fiscales derivados de proyectos de asociaciones público-privadas", vigente desde octubre del 2023, los proyectos de asociación público-privada generan una relación contractual de largo plazo entre una parte pública y otra privada para proveer un activo o un servicio público, en el que el agente privado asume un riesgo significativo y la res-

#### **EXPERIENCIA**

**Davinci Consulting Group** inició operaciones como consultor marítimo en 2019

ponsabilidad de la gestión, y la remuneración se vincula al desempeño.

Óscar Álvarez, gerente general de Marina Intercontinental S. A., última empresa operadora del ferri de Blue Wave, comentó que, sin importar quiénes sean los socios del ferri, lo principal es que sea un modelo que funcione económicamente.

"En una operación de este tipo, el costo de operación de la nave es de unos \$15.000 diarios, más los costos de combustible, que en Centroamérica son altos, y los costos portuarios. Todo esto puede ser fácilmente \$1 millón por mes para operar. La pregunta es si el modelo de asociación público-privada

puede hacer sostenible este servicio", dijo Álvarez.

La operación del ferri está relacionada con la puesta en marcha del proyecto Acondicionamiento de Nuevos Patios para Puerto Caldera, convocado a licitación pública por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por segunda vez, el 12 de abril pasado, luego de que la primera convocatoria fuera declarada infructuosa. El plazo concluyó el 30 de abril. La entidad confirmó a La Nación, el 26 de junio, que cuatro empresas nacionales enviaron sus ofertas.

Sin embargo, el provecto todavía no se ha adjudicado, debido a que se están analizando las propuestas recibidas.

La iniciativa cuenta con una cooperación técnica no reembolsable de \$1.050.000, aprobada por el BCIE en agosto pasado.



Coopeservidores fue declarada inviable tras un proceso de intervención que derivó en la propuesta de un mecanismo de resolución, con el fin de recuperar los activos de mejor calidad. ALBERT MARÍN

DATOS SE DESPRENDEN DE ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE CONASSIF

## Coopeservidores dio préstamos a clientes con alto endeudamiento

> También concedió créditos de consumo sin garantía y avaló constantes prórrogas

#### **Luis Enrique Brenes**

luis.brenes@nacion.com

La intervención de Coopeservidores dejó en evidencia algunas malas prácticas financieras que derivaron en la declaratoria de inviabilidad de la cooperativa.

Financiamiento a clientes con altos niveles de endeudamiento, otorgamiento de préstamos de consumo sin garantías y la aplicación constante de prórrogas a deudores fueron algunos de los hallazgos del proceso.

Así lo muestra el acuerdo de resolución del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) respecto a la intervención de Coopeservidores, publicado en *La Gaceta* el 28 de junio.

Según el informe, varios factores se conjugaron en detrimento del principal activo de Coopeservidores: su cartera crediticia. Uno de ellos fue el alto perfil de riesgo crediticio de sus clientes, ya que las políticas de la entidad permitían financiarlos aunque tuvieran muy altos niveles de endeudamiento.

De igual manera, se enfatizó en que el producto estrella de la cooperativa era el crédito de consumo sin fiador; el 64% de la cartera de crédito (¢366.114 millones en abril) no tenía asociadas garantías.

La intervención confirmó que el deterioro de la entidad se debe, principalmente, a la mala gestión de su cartera crediticia, acudiendo a prácticas como las moratorias de pagos mediante prórrogas, readecuaciones y refinancia-

COOPESERVIDORES

### Hallazgos de intervención

Proceso de intervención financiera finalizó el 21 de junio

| INDICADOR                  | MONTOS O PORCENTAJE  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Cartera<br>sin fiador      | ¢366.114<br>millones |  |  |  |  |
| Cartera<br>prorrogada      | ¢97.402<br>millones  |  |  |  |  |
| Patrimonio                 | ¢46.996<br>millones  |  |  |  |  |
| Morosidad                  | 11,67%               |  |  |  |  |
| Suficiencia<br>patrimonial | 7,04%                |  |  |  |  |

FUENTE: CONASSIF

mientos con el fin de ocultar los verdaderos riesgos de ese activo.

El deterioro de la cartera crediticia disparó la morosidad desde febrero, pasando del 1,94% de la cartera, en enero, a 11,67% para mayo. El rango de normalidad en este indicador es del 3% o menos.

Pérdida de patrimonio. La intervención también reveló que la cooperativa perdió patrimonio por ¢57.721 millones (el 55% del total), al tiempo que redujo su indicador de suficiencia patrimonial en 7,77 puntos porcentuales (irregularidad financiera de grado tres).

A mayo, la entidad cerró con un patrimonio de ¢46.996 millones y con un indicador de suficiencia patrimonial del 7,04%, por debajo de los ¢104.717 millones y el 14,81% de noviembre del 2023.

La disminución en el patrimonio se debió a que tuvo que ajustar las estimaciones sobre su cartera crediticia, reclasificando el 17% de los créditos hacia categorías de mayor riesgo. Ese 17% recibió prórrogas automáticas sin notificación al deudor.

El informe señala que esos créditos no fueron objeto de cobro y se creó una cultura de no pago en los clientes, sumado a que la mayoría de operaciones no contaban con garantías.

Estas estimaciones también generaron un déficit, es decir, los activos no son suficientes para cubrir los pasivos. La suma es de ¢69.034 millones.

Aporte inmediato. Según el documento, la capitalización para salvar la entidad se declaró inviable, ya que cada uno de los 131.311 miembros tendría que haber aportado, de inmediato, ¢963.000.

Para continuar operando, la cooperativa debía abarcar el déficit entre sus activos y pasivos, y contar con un monto adicional para llevar su capital a un nivel en que su índice de suficiencia patrimonial alcanzara, por lo menos, el mínimo regulatorio del 10%.

La estimación hecha por la interventoría estableció ese monto adicional en ¢57.316 millones, con base en cifras a mayo del 2024; se requería una capitalización por un monto de al menos ¢126.350 millones.

La interventoría concluyó que una capitalización era inviable, ya que la gran mayoría (75%) de asociados son asalariados en instituciones públicas y privadas y que, en promedio, tienen un salario de ¢700.000.

Además, resaltaron que no hay forma de obligar a los asociados a efectuar un aporte de capital de esa magnitud y que 15.041 afiliados mantenían una alta probabilidad de impago total en sus créditos, lo que dificultaba aún más brindar ese aporte.

LLEVARÁN NOMBRE 'RUMBO' Y UN DISTINTIVO

#### Tiendas Britt Shop en aeropuertos culminarán cambio de marca en el 2025

#### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

Más de 150 tiendas Britt Shop ubicadas en aeropuertos de 10 países de Latinoamérica y el Caribe, y de Nueva Caledonia (Oceanía) completarán su cambio de marca a mediados del 2025.

A la fecha, 80 de esos locales ya hicieron la transición.

Todos llevarán el nombre "Rumbo", cada uno identificado por un complemento que refleja su localización; por ejemplo, en el aeropuerto Juan Santamaría, la tienda se denomina "Rumbo Pura Vida".

Así lo explicó a *La Nación*, Adriana Echandi, directora ejecutiva de Morpho Travel Experience, compañía que administra estas tiendas.

Morpho pertenece al Grupo Arribada, anteriormente llamado Grupo Britt. Esta empresa holding tiene cinco compañías en su portafolio: Café Britt, Morpho Travel Experience, Délika Gourmet, Swiss Travel Costa Rica e Inmobiliaria Robusta.

Según Echandi, la campaña para alcanzar este cambio se inició en el 2020, pero se suspendió por la pandemia. En el 2022 retomaron la iniciativa y la primera tienda con el nombre Rumbo fue la del Juan Santamaría.

En el mercado internacional, la nueva marca se estrenó en junio del 2023 en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, con la tienda Rumbo Perú.

Echandi dijo que Morpho busca desvincularse del nombre "Britt". Hace seis años, las subsidiarias de Arribada decidieron separar los negocios de Café Britt y Morpho, cada uno con su propio personal, dirección ejecutiva y plan de inversiones.

Aperturas y expansiones. Echandi adelantó que la empresa invertirá \$7 millones en lo que resta del 2024 como parte de los planes de crecimiento.

El dinero se distribuirá en

MERCADO AMPLIO

#### Presente en 27 terminales

Morpho cuenta con más de 300 espacios comerciales en 27 aeropuertos en 11 países, incluyendo Costa Rica, México, Chile, Perú, Colombia, Antigua y Barbuda, Curazao, Ecuador, Brasil, Uruguay y Nueva Caledonia.

tres proyectos de expansión en aeropuertos donde ya operan.

El primero consistirá en la expansión de una losa en el aeropuerto Daniel Oduber, en Guanacaste, aumentando los espacios comerciales y la terminal en 630 metros cuadrados (m²), con una inversión de \$2,5 millones.

El segundo proyecto implica la construcción de una tienda de 1.000 m² en la terminal nacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, también con una inversión de \$2,5 millones.

Además, se destinarán \$2 millones para construir tiendas en la nueva terminal del aeropuerto de Lima con el inicio de operaciones, planeado para finales de este año.

Echandi destacó que la empresa ve un potencial significativo de crecimiento en estos mercados existentes, sin planes inmediatos de expansión a nuevos mercados.

Aunque la principal cadena de la empresa son las tiendas Rumbo, Morpho gestiona más de 38 marcas en su portafolio, que incluyen desde jugueterías como Whoops!, Emprende, Casa Tica, California Pizza Kitchen y Avokato.

Algunas de estas marcas son propias y otras son franquicias.

La compañía opera bajo tres modelos de negocios, siendo el más grande el de mayoristas en aeropuertos, que representa aproximadamente el 50% de sus ingresos.

En segundo lugar están las tiendas en hoteles y atracciones, con 30%, y el negocio de alimentos y bebidas en aeropuertos, que aporta 20%. ■



La tienda del aeropuerto Juan Santamaría es la primera en la que se hizo el cambio de nombre. CORTESÍA MORPHO TRAVEL EXPERIENCE

## EL MUNDO

Ferlin Fuentes, redactor de El Mundo ferlin.fuentes@nacion.com

-> Portavoz niega que presidente contemple dejar carrera por reelección

## Biden lucha por mantener viva su candidatura electoral

Aún no se repone de mal desempeño en debate contra Donald Trump

washington. AFP. Joe Biden sigue luchando por salvar su candidatura a un segundo mandato, extremadamente debilitada desde su desastroso debate contra Donald Trump, la semana pasada.

"Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informa una persona de su entorno, citada este miércoles por The New York Times.

La cadena CNN publicó, asimismo, el testimonio de alguien cercano al demócrata de 81 años que afirma que el gobernante está "lúcido" y sabe que los próximos días serán decisivos para su permanencia en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

Su portavoz, Karine Jean-Pierre, insiste en que es "absolutamente falso" que contemple abandonar la carrera por la reelección.

"No está en absoluto" considerando retirar su candidatura, declaró a periodistas. "Sigue haciendo campaña", subrayó.

El político hará campaña los próximos días en Wisconsin y Pensilvania, dos "estados bisagra" en el norte del país; es decir, donde el voto varía en función del candidato y otros factores, y no tanto del partido, lo que los convierte en esenciales para ganar las elecciones.

Una semana después del debate, el presidente no ha logrado borrar la fuerte impresión que dejaron esos 90 minutos en los que se trabó al



Una semana después del debate, Joe Biden no ha logrado borrar la fuerte impresión que dejó al trabarse al hablar, tener la mirada perdida por momentos y perder el hilo de lo que decía. AFP

hablar, tuvo la mirada perdida por momentos y llegó a perder el hilo de lo que decía.

Sondeos desfavorables. Según una encuesta publicada ayer por *The New York Times*, el 74% de los votantes consultados dicen estar preocupados por la edad del líder demócrata. Otorga al expresidente republicano un 49% de intención de voto frente a un 43% para Biden.

En otra encuesta publicada por la CBS, Trump obtiene un 50% y el demócrata, un 48%.

El debate ha llevado a varios demócratas, incluidas grandes personalidades como Nancy Pelosi, a cuestionar públicamente su agudeza mental, incluso a pedir abiertamente que se retire de la carrera.

Por el momento, estos llamamientos no son masivos. Vienen solo de congresistas poco conocidos.

'Discusión sana'. Este miércoles, el mandatario tenía previsto cerrar filas con los demócratas en torno a él.

Estados Unidos tiene una veintena de gobernadores estatales demócratas, pero se desconoce cuántas personas asistirían al encuentro.

El mandatario habló con el influyente líder de los senadores de su partido, Chuck Schumer, y recibiría a los gobernadores de su partido en la Casa Blanca.

"Tendremos una discusión sana con el presidente", dijo uno de los gobernadores demócratas, J. B. Pritzker, de Illinois, a CNN.

"Por el momento, Joe Biden es nuestro candidato, apoyo al 100% su candidatura, a no ser que tome otra decisión, en cuyo caso todos discutiremos el mejor camino a seguir", añadió Pritzker.

El gobernador de Illinois y los de California (Gavin Newsom), Michigan (Gretchen Whitmer) y Pensilvania (Josh Shapiro) son considerados posibles futuros candidatos a la Casa Blanca.

Hasta ahora, ninguno ha puesto en entredicho públicamente la candidatura de Biden, que arrasó en las primarias demócratas y cuya nominación es, por tanto, una mera formalidad a menos que él se retire voluntariamente.

Su equipo de campaña publicó un nuevo video este miércoles, después de que la Corte Suprema estimara que Donald Trump tenía cierta inmunidad procesal como expresidente, una gran victoria para el republicano, sobre el que pesan varios cargos penales.

El máximo tribunal estadounidense "dictaminó que el presidente puede ignorar la ley, incluso para cometer un delito, porque Donald Trump se lo pidió", dice el narrador, con el telón de fondo de las imágenes del ataque al Capitolio, el 6 de enero del 2021, por parte de partidarios del magnate.

El mensaje es claro: hay que unir fuerzas contra el millonario republicano, que nunca ha reconocido su derrota de hace cuatro años.

El demócrata también tiene previsto conceder una entrevista a la cadena ABC este viernes y dar una rueda de prensa en solitario la semana que viene, con el objetivo de demostrar su capacidad para hablar con fluidez sin teleprompter, el aparato que permite leer un texto sin apartar la mirada de la cámara.

En cuanto al resultado del debate de hace ocho días, los partidarios de Biden lo atribuyen a una "mala noche" y a que estaba "resfriado".

Hace dos días, el propio candidato dio otra explicación. Dijo a los donantes que "no fue muy inteligente" haber "viajado varias veces por el mundo" poco antes del debate, y que eso le había llevado a "casi quedarse dormido en el escenario".

El presidente estuvo en Francia e Italia y regresó a Estados Unidos el 15 de junio. ■

#### Kamala Harris camina por encrucijada política

washington. AFP. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra en una posición delicada, pues es la compañera de fórmula del debilitado Joe Biden para las elecciones de noviembre y, también, potencial candidata si el demócrata se retira de la carrera. En los últimos días, ha hecho un esfuerzo notable por equilibrar sus movimientos políticos.

"La candidata demócrata en el 2024 debe ser Kamala Harris", afirmó el exdemócrata Tim Ryan en un artículo publicado en *Newsweek*. Sin embargo, Biden aún no da indicios de retirarse.

"Joe Biden es nuestro candidato, derrotamos a Donald Trump una vez y vamos a volver a derrotarlo", declaró Harris el martes a CBS News. Aseguró sentirse "orgullosa" de hacer campaña junto al presidente estadounidense.

Tras el desastroso debate de Biden contra Donald Trump el jueves pasado, Harris, de 59 años, salió rápidamente en defensa del gobernante, indicando que tuvo un "comienzo lento" pero terminó "con fuerza".

Este miércoles, el calendario oficial del presidente incluía un almuerzo con Harris, un encuentro que no es muy frecuente, aunque solía ser un ritual semanal durante su vicepresidencia con Barack Obama.

La primera mujer afroestadounidense y asiática en ocupar la vicepresidencia de EE. UU., automáticamente reemplazaría al presidente en caso de su muerte o incapacidad, dado que Biden tiene 81 años.

Sin embargo, esto no asegura que sea la candidata si él decide retirarse de la carrera, algo que no tiene intención de hacer por el momento.

"Durante tres años y medio siempre ha existido el rumor de que el candidato demócrata para las presidenciales debería ser alguien que no fuera la vicepresidenta", afirmó Ange-Marie Hancock, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Ohio.



Si Biden decidiera retirarse, la candidatura de Kamala Harris no sería automática. AFP

EXPRESIDENTE GOZA DE AMPLIA INMUNIDAD PROCESAL

## Fallo de Corte Suprema influye en otros casos judiciales contra Trump

Dictamen retrasará juicios y puede llevar a la anulación total de las causas

WASHINGTON. AFP. El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictamina que un expresidente goza de amplia inmunidad procesal puede influir en los otros casos judiciales a los que se enfrenta Donald Trump.

El fallo concluye que un presidente "tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales". Esto no se aplica a los actos "no oficiales".

El dictamen provocará, como mínimo, retrasos en los juicios contra el expresidente de 78 años y puede llevar a la anulación total de los casos, según expertos jurídicos.

Esta es la situación de los cuatro casos penales contra el candidato republicano a las elecciones de noviembre. > Falsificación contable. Tras el fallo de la Corte, los abogados de Trump pidieron al juez de un tribunal de Nueva York que anule el veredicto del 30 de mayo que lo declara culpable de "falsificación contable agravada" para ocultar el pago hecho a la exactriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial que ella asegura haber mantenido con él en el 2006, de modo que no lo perjudicara en los comicios del 2016.

El martes, el juez fijó su decisión sobre este recurso para el 6 de setiembre y aplazó la fecha en la que debía hacerse pública la condena, del 11 de



Un jurado en Nueva York halló culpable a Trump de falsificar registros contables para ocultar un pago a una exactriz porno. AFP

julio al 18 de setiembre.

➤ Interferencia Trump recurrió a la Corte Suprema alegando inmunidad penal como expresidente después de que lo acusaran, ante tribunales federales, de haber intentado alterar los resultados de las elecciones del 2020, que ganó el demócrata Joe Biden. El juicio, inicialmente previsto para el 4 de marzo en Washington, fue aplazado a la espera del fallo del alto tribunal.

➤ Caso en Georgia. En el estado de Georgia (sureste), Trump es procesado junto con otras 14 personas por hechos similares a los de su juicio en Washington.

En una llamada telefónica a funcionarios electorales de Georgia, Trump pidió que "encontraran 11.780 votos", la cifra que necesitaba para revertir la victoria de Biden.

El procedimiento está suselectoral. pendido hasta por lo menos el año que viene, debido a que los acusados han pedido que se retire a la fiscala del caso por un presunto conflicto de intereses.

> ➤ Documentos confidenciales. En este otro caso federal, Trump y dos de sus asistentes personales están acusados de negligencia en el manejo de documentos gubernamentales confidenciales tras irse de la Casa Blanca.

> Se le acusa de haber puesto en peligro la seguridad nacional al conservar, tras su mandato, estos documentos (incluidos planes militares o información sobre armas nucleares) en su mansión de Mara-Lago, en Florida (sureste), en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales.

> Todavía no hay fecha para el juicio de este caso. ■



Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. AFP

CUMBRE REGIONAL EN KAZAJISTÁN

#### Rusia y China abogan por 'mundo multipolar justo'

ASTANA. AFP. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, buscaron este miércoles fortalecer las alianzas antioccidentales y aumentar su influencia en Asia Central, en una cumbre regional en Kazajistán.

Putin aterrizó por la mañana en el aeropuerto de Astaná, capital de la primera economía de Asia Central, donde se celebrará este jueves la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Xi Jinping llegó en la víspera.

Este bloque regional, dirigido por Pekín y que abarca Asia Central, India e Irán, está concebido como una plataforma de cooperación frente a organizaciones occidentales.

"Las relaciones ruso-chinas, nuestra asociación global y nuestra cooperación estratégica están atravesando el mejor momento de su historia", afirmó Putin en unas declaraciones televisadas antes de la reunión bilateral.

Con respecto a la OCS, el dirigente ruso afirmó que "se consolidó como uno de los pilares clave de un orden mundial multipolar justo", empleando un lenguaje habitual en las críticas que hace Moscú a Occidente.

Los miembros permanentes de la OCS (Kazajistán, India, China, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y, desde al año pasado, Irán) representan el 40% de la población mundial y alrededor del 30% del producto interno bruto (PIB) mundial.

La adhesión de Bielorrusia, primer aliado de Rusia en su guerra en Ucrania, se anunciará al término de la cumbre, hoy jueves.

"Lo principal es demostrar al mundo que existen (...) otros centros de poder en los que se respetan los intereses de todos los Estados, sin excepción", declaró el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en una entrevista con la agencia de noticias kazaja Kazinform.

La organización está concebida como una plataforma de cooperación frente a organizaciones occidentales y busca contribuir al afianzamiento de un mundo "multipolar", término usado a menudo por los dirigentes rusos y chinos.

Pero existen desacuerdos entre sus miembros. Aunque Rusia y China desean formar un frente común ante las potencias occidentales, fueron rivales históricos por la influencia en Asia Central, región rica en hidrocarburos y clave para el transporte de mercancías entre Europa y Asia. ■

CLIP, EN APARIENCIA, MUESTRA A PETRO DE LA MANO CON MUJER TRANS

#### Presidente de Colombia deja clara su orientación sexual tras polémico video

BOGOTÁ. AFP. "Yo soy heterosexual", escribió en X este miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante un video difundido en redes sociales en el que supuestamente aparece tomado de la mano de una mujer trans.

Imágenes de un hombre de gorra y camisa blanca junto a una mujer de vestido azul circularon en la plataforma X el lunes, con la afirmación de que se trataba del mandatario colombiano. Esa mujer sería Linda Yepes, una reconocida activista de la población trans en Colombia.

Ella fue entrevistada este lunes en Despierta América. No negó, y tampoco confirmó, que estuviera con el mandatario en Panamá.

El video supuestamente fue grabado en el centro histórico de Ciudad de Panamá, adonde Petro viajó ese día para la investidura de su homólogo José Raúl Mulino.

Sin confirmar su veracidad, Petro respondió a uno de los cientos de comentarios que se burlaban de su supuesta compañía.

"Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano", escribió el presidente en su cuenta de X.

Usuarios que afirman que

se trata de Petro han mostrado coincidencias en la ropa que lleva el hombre del video y la que estaba utilizando el mandatario cuando aterrizó en la capital panameña.

'Montaje'. Hasta el momento, la Presidencia no se ha pronunciado sobre este tema. Por su parte, seguidores del mandatario afirman que todo se trata de un montaje.

"Siempre he considerado que la intimidad es la 'última ratio' de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera", agregó el mandatario colombiano.



Gustavo Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, es un fuerte defensor de los derechos de la población LGBT. AFP

La agencia AFP no ha podido confirmar si se trata de un video real, tampoco ha verificado la identidad de la mujer que aparece allí. Algunos usuarios afirman que se trata de una presentadora de televi-

sión trans colombiana.

Petro, el primer izquierdista en el poder en Colombia, es un fuerte defensor de los derechos LGBT, un colectivo que en buena parte respaldó su llegada a la presidencia en el 2022. ■



Armando González EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN Víctor Fernández Ronald Matute Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN Guiselly Mora EDITORA DE OPINIÓN

John Univio EDITOR JEFE DE DISEÑO 32 PP. 2 SECCIONES

EDITADO POR © GRUPO NACIÓN GN, S. A.

#### **EDITORIAL**

### Dilema para el Congreso

La respuesta de la Sala Constitucional a la consulta de un numeroso grupo de diputados sobre el referéndum de la llamada "ley jaguar" deja una estela de contradicciones reseñadas en el voto de minoría de las magistradas Anamari Garro e Ingrid Hess, y el magistrado Paul Rueda, quien agrega convincentes razones adicionales para admitir la consulta de los legisladores.

Los magistrados examinarán por otra vía —la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)— trascendentales interrogantes sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, pero el precedente encierra a la Asamblea Legislativa en un dilema sin sentido, entre aprobar en primer debate un ley sobre la cual tiene dudas o rechazar su envío a referéndum aún sin despejar la incerteza.

Solo en el primer caso podrá el Congreso enviar el proyecto de ley a consulta, no porque le haya llegado en compañía de una propuesta de convocatoria conjunta con el Poder Ejecutivo, sino porque esa oportunidad siempre existe después del primer debate de un proyecto de ley.

A tenor del fallo del 21 de junio, los diputados no pueden consultar a la Sala si la propuesta es inconstitucional, salvo que se sumen a ella. La confusión nace de pasar por alto la distinción entre una propuesta de acuerdo legislativo, como es la invitación a una convocatoria conjunta, y la iniciativa de ley que se propone someter a decisión popular.

En el primer caso, el artículo 124 de la Constitución Política dispone la aprobación en una sola sesión. En el segundo, son necesarios dos debates, y no cabe duda de las facultades consultivas de los legisladores entre uno y otro de esos trámites, pero, en esta circunstancia, la Asamblea Legislativa se estaría pronunciando sobre el fondo del proyecto de ley, no sobre la propuesta de un acuerdo de convocatoria conjunta.

Esa aprobación en primer debate sería inconstitucional si no respeta el proceso de formación de las leyes. Para votarla, los diputados deberían discutir el proyecto en comisión, producir dictámenes y seguir los procedimientos prescritos para el plenario. Podrían acelerar significativamente la aprobación mediante una dispensa de trámites, pero todo sin estar necesariamente de acuerdo con la iniciativa de ley, sino solo para poder consultar sobre su probable inconstitucionalidad.

Las únicas alternativas son rechazar la propuesta de acuerdo de convocatoria conjunta a referéndum, negándole la mayoría simple de votos, o aprobarla en una sola sesión, con lo cual renuncian a toda posibilidad de una consulta de constitucionalidad. En el primer caso, la propuesta del Ejecutivo se archiva. En el segundo, la aprobación de la Asamblea se envía al TSE al proyecto de ley y los magistrados electorales deciden si consultan a la Sala IV y sobre cuales aspectos preguntan antes de convocar a referéndum.

En el caso de marras, el TSE hizo la consulta a partir de una solicitud de autorización de recolección de firmas para convocar el referéndum por ese medio. No obstante, dejó por fuera dos aspectos de la llamada "ley jaguar" que avivan, con buenas razones, las dudas de los diputados: las reformas propuestas al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y al artículo 5 bis de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Ambas pretenden restringir el derecho fundamental a la libertad de participación en los concursos públicos, pues autorizan eliminarlos y acudir a la adjudicación de obras y servicios "a dedo", lo cual abriría una amplia avenida a la corrupción.

Si el TSE no ampliara su consulta y la Sala se ciñera a responder las preguntas específicamente planteadas, podríamos terminar invirtiendo \$7 millones en un referéndum de alcances muy reducidos, cuyo resultado a la postre podría ser inconstitucional. En ese caso, la Sala podría verse en la difícil circunstancia de dejar sin efecto una ley aprobada por los ciudadanos.

Ojalá el TSE amplíe su consulta, la Sala IV identifique la necesidad de pronunciarse sobre todas la afectaciones a derechos fundamentales o, mejor aún, aprovechen los magistrados la nueva consulta de los legisladores del Partido Liberal Progresista para rectificar la sentencia reciente, donde la mayoría se constituyó con dos suplentes y solo dos propietarios.

La Sala IV colocó al Congreso en un dilema sin sentido, entre aprobar en primer debate una ley sobre la cual tiene dudas o rechazar su envío a referéndum, aún sin despejar la incerteza

La sentencia pasa
por alto la distinción
entre una propuesta
de acuerdo legislativo,
como la invitación a una
convocatoria conjunta,
y la ley que se propone
someter a decisión
popular

#### CARTAS A LA COLUMNA

#### iFelicitaciones, Moisés!

#### **ADMIRABLE JOVEN ESTUDIANTE**

Valiente, perseverante, comprometido consigo mismo y orgulloso de su origen es el joven Moisés Salguero Morales, quien recientemente obtuvo su título de ingeniero en Mecatrónica por el Instituto Tecnológico (Tec). Qué gran ejemplo para nuestros jóvenes, especialmente para aquellos a quienes, por ser indígenas, les decían que no llegarían muy lejos. Se equivocaron con Moisés. El gran obstáculo del idioma inglés lo superó con esfuerzo y dedicación, y así fue aceptado para proseguir sus estudios en Estados Unidos y Alemania. Él tenía que estudiar a la luz de una candela. Es hermoso y digno de admiración que un joven cabécar lleno de carencias, compatriota y valiente, haya logrado tanto. Que los jóvenes de Costa Rica sigan su ejemplo. ¡Felicitaciones, Moisés!

**Olman Monge Angulo** 

Santa Ana

#### Plan contra la CGR

El referéndum es una situación excepcional, más sabiendo que Rodrigo Chaves pretende torcer el brazo a la Contraloría, lo cual puede abrir un portillo para favorecer a quienes se les adjudiquen proyectos. Las sentencias constitucionales indican claramente que no se pueden limitar las potestades de la Contraloría. El proyecto nació muerto.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados

#### Cooperativas

¿Qué sentido tiene estar en una cooperativa? Creo que ninguno. Creía en la Sugef, el Conassif y la Sugeval, pero llegan cuando los hechos ya se han consumado. Son elefantes blancos. No sé quién los creó, pero habría que cerrarlos y demandarlos por los miles de ahorrantes que perdimos nuestro patrimonio a lo largo de muchos años de ahorro.

Manrique Rodríguez Sáenz

Montes de Oca

#### Medicamentos

En el siglo pasado, el Estado tenía estancos donde se podían comprar alimentos a buen precio. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería copiar el modelo para vender medicamentos. Los asegurados que dependemos de ciertos medicamentos lo agradeceríamos.

Esteban Sánchez Ramírez

San José

#### Retrasos en la JPS

En dos oportunidades, la Junta de Protección Social ha tardado mucho tiempo en depositar premios menores en mi cuenta bancaria, inscrita en el canal digital. Resulta poco atractivo comprar por esa vía si los premios se pagan hasta 48 horas después del sorteo. Entonces, ¿para qué habilitan un canal de venta digital?

Carlos Eduardo Calvo Pineda

Curridabat

#### Desafíos de la CCSS

Muy ilustrativo el artículo del Dr. Arturo Abdelnour acerca de la utilidad de la investigación clínica (2/7/2024) y la falta de condiciones para estudios clínicos en la Seguridad Social. Es indudable que nuestro Seguro Social atraviesa una grave crisis, por ejemplo, las largas listas de espera, frente a las cuales hace más de 30 años se nombró gerente de listas al Dr. Roberto Galva Jiménez (d. g. m.) sin que les diera solución.

Otro adyuvante a la crisis es la saturación en los servicios de urgencias debido a la falta de especialistas. También empeora la situación la prevalencia de enfermedades crónicas, que podrían mitigarse con intensas campañas de educación, tales como mantener un índice de masa corporal adecuado, no fumar y hacer ejercicio diariamente. Estimo que son recursos accesibles, pues esperar a que la CCSS invierta en ensayos clínicos es como pedir peras al olmo.

#### Eduardo García Vargas

San Juan de Tibás

#### Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar
una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o
distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción
está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen
comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan
en noticias falsas. La Nación
se reserva el derecho de publicación y edición.

#### Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para *La Nación*.

#### Ricardo Sancho Chavarría

PRESIDENTE DEL PLN

l país transita un camino de crispación política como resultado de una crisis mayor de gobernabilidad e institucionalización del odio. La agenda política gira alrededor de lo intrascendente cuando lo importante como la inseguridad continúa matando a nuestra juventud.

La propuesta de un referéndum viene a adicionar al caldo de cultivo de una polarización, controversia y oposición entre diversos sectores de la población. En un momento tan delicado, es imprescindible reflexionar sobre la importancia de la unidad nacional por encima de las diferencias políticas e intereses particulares, ya que la legalidad y la institucionalidad, pilares fundamentales construidos a lo largo de dos siglos, están en juego.

Costa Rica ha sido un ejemplo de estabilidad democrática en la región, con una sólida estructura institucional que ha garantizado la paz y el progreso en un Estado social de derecho. Sin embargo, la polarización amenaza con socavar estos cimientos y con el retroceso de las conquistas sociales y políticas fruto de años de esfuerzo y consenso.

La propuesta del referéndum no debe ser vista únicamente desde una perspectiva política, sino también según el impacto que podría tener en la cohesión social y la confianza en las instituciones.

Como uno de los proponentes de la reforma constitucional del referéndum en el 2000 no me motiva nada en contra de que se utilice esta herramienta democrática de consulta, pero cuando amerite verdaderamente por el interés nacional, no para pasar reformas a la Contraloría con el fin de construir dos proyectos de infraestructura que

## Defender la legalidad y la institucionalidad



FOTO: JOSÉ CORDERO / PARA FINES ILUSTRATIVOS.

son agenda del gobierno.

El espíritu de la reforma fue trazar un camino de consulta democrática amplia para asuntos de largo alcance, y no para facilitar la construcción de obras, que si bien importantes, no requieren un referéndum. Busquemos lo mejor de nuestros juristas y pidamos gobernabilidad, es capacidad de la Casa Presidencial, y resolvámoslo sin necesidad de gastar ¢3.000 millones, que mucha falta hacen para becas y las familias.

En una esquina, los defensores del referéndum llenan el camión de odio y de todos los males y problemas del país para golpear a las instituciones. Allí sale el antivacunas, el que echa el carro al peatón, el que se pelea en el estadio, el que no le da campo a la señora en el bus o el que cree que llevando la camiseta de la Selección ya cumplió con su deber

La historia muestra que hemos sido capaces de superar desafíos aún mayores

patrio, pero que no recuerdan nada de la historia que nos hizo llegar a la democracia que vivimos. Ese es el costarricense que se deja llevar por sentimientos de doble moral.

En la otra esquina, la oposición al referéndum encuentra eco en diversos sectores de la ciudadanía que ven en esta medida una amenaza a la estabilidad y la unidad nacionales. Este sentimiento contrario no es simplemente una manifestación de descontento, sino una expresión de responsabilidad y conciencia cívica.

Los costarricenses que se oponen a este referéndum entienden que el bienestar del país depende de mantener y fortalecer las estructuras institucionales existentes, en lugar de desestabilizarlas con decisiones precipitadas.

Es en este punto donde la necesidad de unir al país se vuelve apremiante. La historia nos ha enseñado que los momentos de crisis requieren un liderazgo y una ciudadanía capaces de mirar más allá de las diferencias y trabajar juntos por un bien común. La coyuntura actual es una oportunidad para demostrar que Costa Rica puede superar sus diferencias políticas y encontrar un terreno común en la defensa de su democracia y sus instituciones.

Para lograrlo, es fundamental abrir espacios de concertación y diálogo, donde todas las voces sean escuchadas y consideradas. Estos espacios deben estar orientados a construir consensos que reflejen el interés de la mayoría, sin sacrificar los principios democráticos ni los derechos de las minorías. Es vital que estos procesos sean inclusivos y transparentes, que las decisiones cuenten con un amplio respaldo ciudadano.

La unión debe basarse en la defensa de la legalidad y la institucionalidad, elementos básicos del desarrollo y la estabilidad nacionales. No podemos permitir que intereses particulares o divisiones políticas erosionen estos pilares. La historia nos muestra que hemos sido capaces de superar desafíos aún mayores cuando hemos actuado con unidad y propósito común.

Además, la estrategia de unión debe incluir la promoción de una ciudadanía informada y comprometida. La educación cívica cumple un papel crucial en este sentido, ya que una población bien informada es capaz de tomar decisiones responsables y de participar activamente en los procesos democráticos.

El fortalecimiento de la educación cívica debe ser una prioridad para asegurar que las futuras generaciones comprendan la importancia de la legalidad y la institucionalidad.

A la luz de lo expuesto, no cabe duda de que la coyuntura política actual representa un desafío significativo.

La propuesta de referéndum ha generado divisiones, pero también ha resaltado la necesidad de unidad y concertación. Es crucial que los costarricenses se unan por encima de las diferencias políticas e intereses particulares para defender la legalidad y la institucionalidad.

Solo a través de la unidad y el diálogo podremos asegurar el bienestar y la estabilidad de nuestra democracia, y preservar los logros de dos siglos de esfuerzo conjunto. ¿Coherencia o ruptura? es el título del libro de Michel Rocard, ex primer ministro de Francia. Prefiero la primera.

## En huelga contra los emojis

Marlene Steuber Marichal

CONSULTORA EDUCATIVA

partir de ahora y hasta nuevo aviso, estoy en huelga contra los emojis. Lo considero necesario porque, como educadora, consultora y escritora, estoy recurriendo a dibujitos para expresar ideas y sentimientos. Entre emojis, stickers y texto generado por la inteligencia artificial (IA), estamos dejando de escribir.

Es curioso, estoy dispuesta al esfuerzo, pero sería mucho más difícil considerar una huelga contra el ChatGPT o los traductores que uso a diario. En tan poco tiempo, ¿qué tan dependientes nos hemos vuelto de estas herramientas?

El uso de la inteligencia artificial debería llevarnos a cuestionamientos profundos, desde el grado en que influye en lo que escribimos hasta la autenticidad de quien está detrás de lo que leemos. Si cedemos la palabra escrita a la IA, ¿qué tanto perderemos? Es oportuno reflexionar sobre la propiedad y la fiabilidad de la comunicación escrita en la era de la IA.

La escritura se está transformando. El cambio del lápiz al teclado fue rápido. Los avances tornan posibles textos de calidad humana sin requerir procesos de reflexión. Además, el software de conversión de voz a texto significa que incluso los escritores pueden prescindir del teclado.

La lingüista Naomi S. Baron, de la American University, investiga en su libro más reciente el impacto de la inteligencia artificial en diversas áreas de la escritura.

Conforme la tecnología se vuelve más avanzada y accesible, existe la tentación de optar por el camino más sencillo y dejar que la IA asuma la escritura. Sin embargo, Baron advierte de que esta eficiencia no siempre es beneficiosa. Al depender de la IA para sugerencias o incluso textos completos, se corre el peligro de perder la habilidad técnica de escribir y la capacidad de la escritura como medio para la reflexión personal y la expresión individual.

En cuanto a la influencia de la IA en el correo electrónico, Microsoft, Google y otras empresas están desarrollando funciones que leen los mensajes en la bandeja de entrada y son capaces de redactar respuestas. Las herramientas de IA aprenden nuestro estilo de escritura y redactan una respuesta razonable que parece obra de nosotros mismos.

En la traducción, la IA ha tenido un gran impacto. Los programas son buenos, aunque no perfectos; permiten utilizar documentos sin conocimientos de un idioma, que de otro modo no podríamos leer. Sin embargo, cabe valorar que esta opción desincentiva el deseo o necesidad de aprender otras lenguas.

El uso de la inteligencia artificial debería llevarnos a cuestionamientos profundos

Otro uso innovador de la IA generativa es la edición de textos. La idea de que se convierta en una herramienta pedagógica despierta interés, aunque es preocupante que se limite a corregir lo que escribe el autor sin enseñar nada, convirtiendo a los usuarios en entes pasivos en el proceso de escritura y

redacción.

La capacidad de escritura de la IA es asombrosa, pero debe encontrarse la forma óptima de aprovecharla, especialmente en los años formativos en el sistema educativo.

Para los estudiantes, es tentador ceder ante los avances para ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo de completar tareas de escritura. Sin embargo, los lineamientos sobre la aplicación de la IA en las labores escolares deben velar por preservar la habilidad de usar palabras y la gramática para expresar pensamientos y sentimientos, parte fundamental de nuestra esencia humana.

Hoy, hay un nuevo interés por la escritura que surge en respuesta al mismo acceso generalizado a la inteligencia artificial. En una época en la cual la IA facilita el plagio, la habilidad de expresar ideas de forma manual, sin depender exclusivamente de la tecnología, adquiere una relevancia considerable.

msteuber@famcr.com

26 PÁGINA QUINCE

JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN



Ylli Bajraktari INTERNACIONALISTA

a cumbre de julio de la OTAN en Washington señala el 75.º aniversario de la creación de esa alianza, en una coyuntura crítica: la evolución de las amenazas a la estabilidad global superó el ámbito militar convencional, y la OTAN debe enfrentar el aluvión de desinformación que socava su unidad y valores. Específicamente, los países miembros deben impedir que los regimenes autoritarios manipulen la opinión pública aprovechando la tecnología para desatar una "guerra cognitiva".

Como corresponde, se prevé que la cumbre en ciernes se centre en la guerra de Ucrania y la necesidad de adaptar el marco de defensa colectiva de la OTAN a las realidades del ecosistema informativo actual. La brutal guerra de agresión rusa dejó al descubierto la escala de la amenaza que implica la guerra cognitiva: el Kremlin orquestó una gigantesca campaña en las redes sociales para difundir relatos falsos, impulsar el sentimiento antioccidental y antidemocrático, y socavar la mayor fortaleza de la OTAN, su unidad.

Por supuesto, la guerra de información no es nueva, durante la Guerra Fría la OTAN detectó y contrarrestó los esfuerzos de la Unión Soviética para usar propaganda y desinformación con el objetivo de debilitar a las democracias occidentales. Desde entonces, sin embargo, la revolución digital y el posterior ascenso de la inteligencia artificial multiplicaron el problema, permitiendo que los actores malintencionados produzcan y difundan contenidos ultrafalsos, y otros tipos de contenidos aumentados con IA. a una velocidad y escala sin precedentes.

Manipulación. Aunque estas poderosas herramientas nuevas pueden generar beneficios económicos significativos, también pueden convertirse en armas peligrosas. Las potencias hostiles, como Rusia, ya usan la desinformación contra las democracias para influir en el debate público local, impulsar la polarización, erosionar la confianza en las instituciones y debilitar su capacidad para abordar los desafíos compartidos.

Este super año electoral, en el que la mitad de la población mundial votará, crea una oportunidad única para que los adversarios de la OTAN debiliten los procesos democráticos y alienten la inestabilidad política.

Los países de la alianza deben enfrentar la amenaza de la desinformación aumentada con IA de manera frontal; para ello tienen que ir más allá de su enfoque reactivo actual, centrado en desacre-



SHUTTERSTOCK

# El nuevo campo de batalla de la OTAN: la desinformación aumentada con IA

ditar falsedades, y desarrollar una doctrina de defensa integral colectiva que considere la información como uno de los frentes clave en la batalla para proteger a las sociedades democráticas.

Hay que ejecutar varios cambios clave: en primer lugar, la OTAN debe desarrollar la capacidad de monitorear y analizar la desinformación en tiempo real. Es fundamental invertir en herramientas de inteligencia de código abierto (Osint, por su sigla en inglés) y colaborar con empresas de tecnología para desarrollar el conocimiento técnico necesario para identificar y contrarrestar las campañas de influencia malignas.

Específicamente, la OTAN debe invertir en herramientas de autenticación de contenidos y transparencia —como los grandes modelos de lenguaje (LLM, por su sigla en inglés), clasificadores de IA y el procesamiento del lenguaje natural para el análisis de sentimientos— capaces de identificar contenidos generados o alterados con IA.

En segundo lugar, para contrarrestar la desinformación de manera eficaz es necesario La brutal guerra de agresión rusa dejó al descubierto la escala de la amenaza que implica una guerra cognitiva

contar con comunicaciones estratégicas rápidas, ágiles y de gran alcance; para ello, la OTAN debe promover de manera proactiva sus intereses y su misión, destacar los fracasos de los regímenes autoritarios y ofrecer su propia narrativa positiva.

Pero para conseguirlo de manera eficaz, también debe llevar la batalla a los ecosistemas informativos de sus adversarios: destacando activamente las actividades malignas de los regimenes autoritarios en sus propias plataformas digitales, la OTAN podría socavar la narrativa de los autócratas y exponer sus tácticas. Al mismo tiempo, amplificar las voces independientes en esos entornos podría generar un potente efecto multiplicador, promoviendo una mayor resiliencia contra la propaganda y la desinformación.

En tercer lugar, debido a que las campañas de desinformación trascienden las fronteras nacionales, para contrarrestarlas la OTAN tendrá que

establecer relaciones de colaboración con gobiernos, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. Esas asociaciones deberán centrarse en el desarrollo de normas compartidas, sistemas de alerta temprana, respuestas coordinadas a las campañas masivas de desinformación y mecanismos para rastrear las acciones malignas a través de diversos entornos informativos soberanos y mitigarlas. Como lo demuestra el esfuerzo concertado para combatir la desinformación rusa sobre Ucrania, la colaboración continua es fundamental.

Finalmente, la mejor defensa contra la desinformación es alentar el desarrollo de poblaciones informadas y capaces de pensar críticamente. Apoyando programas que promuevan la alfabetización digital y relacionada con los medios informativos —como los que ya existen en Finlandia—, la OTAN podría contribuir a la resiliencia social contra la propaganda y la manipulación de

los votantes.

Habilidad militar y habilidad informativa. Para ejecutar esta estrategia, la OTAN necesitará además nuevas estructuras organizacionales. En primer lugar, la Alianza debiera establecer una unidad de desinformación —responsable de coordinar las tareas de inteligencia y encabezar las campañas para contrarrestar mensajes— y crear asociaciones estratégicas.

Una unidad de ese tipo podría aprovechar la alianza de inteligencia Cinco Ojos (Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá), así como el trabajo de Europol —agencia de las fuerzas del orden de la Unión Europea— para reforzar y ampliar las redes de información compartida.

Dada la amenaza que representa el "eje de disruptores" —formado por China, Rusia, Irán y Corea del Norte— la OTAN debe combinar su habilidad militar con mecanismos igualmente sofisticados para proteger los sistemas de información de sus miembros contra la guerra cognitiva.

Los Estados miembros debieran aprovechar la próxima cumbre de Washington para que este enfoque pase a ser una de las principales prioridades. La lucha contra la desinformación no solo implica proteger la integridad del debate público, sino también defender los propios cimientos de la libertad y la seguridad. No podemos darnos el lujo de desperdiciar esta oportunidad, porque está en juego una batalla que no podemos perder.

YLLI BAJRAKTARI: exjefe de personal del asesor de seguridad nacional de EE. UU. y ex director ejecutivo de la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial de EE. UU., es director ejecutivo del Special Competitive Studies Project.
© Project Syndicate 1995–2024

PÁGINA QUINCE 27 JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN



Pedro Joaquín Chamorro junto a su hermana Cristiana. CRÉDITO: CARLOS HERRERA DE CONFIDENCIAL.

## El testimonio de mi hermano Pedro Joaquín



Carlos Fernando Chamorro **PERIODISTA** NICARAGUENSE

Destinos heredados" es el testimonio de mi hermano Pedro Joaquín Chamorro sobre sus 10 meses y 9 días en la cárcel de máxima seguridad de Nicaragua, conocida como El Chipote, y sus 9 meses y 9 días en que fue trasladado bajo arresto domiciliario, después de perder 50 libras de peso y con su salud seriamente deteriorada.

Todo empezó como un acto cruel de venganza política impuesto contra él y decenas de compatriotas: líderes políticos y cívicos, mujeres y hombres, estudiantes universitarios, campesinos, empresarios, intelectuales, periodistas, sacerdotes v defensores de derechos humanos. Cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió encarcelar a todos los líderes de la oposición para anular las elecciones generales de noviembre del 2021, que el dictador tenía perdidas de antemano.

Este libro es también un relato minucioso, escrito por un periodista que está empeñado en contar con rigor, honestidad y apego a la verdad los hechos que vivió.

Leí el texto por primera vez cuando Pedro Joaquín me iba enviando en caliente, desde su destierro en Estados Unidos, los borradores de cada uno de los 15 capítulos,

y luego otra vez ya convertido en libro, de un solo tirón.

De inmediato me impactó por su valor como documento histórico, y por el relato de su convivencia con sus compañeros de celda Víctor Hugo Tinoco, Arturo Cruz y José Adán Aguerri. Pero, sobre todo, me atrapó como lector, porque logra la proeza de contar la vida en los calabozos de la peor dictadura de América Latina, con una narración amena, salpicada de humor e ironía, como remedio ante el dolor y la desolación.

Sin rencores ni exageración. Pedro Joaquín relata sus vivencias y penurias sin ninguna clase de rencor ni exageración, escribe tal como él es en la vida cotidiana: una persona noble, ecuánime, políticamente moderado, amante de su esposa y su familia, aferrado a sus valores cristianos, al legado de sus padres y a su patria, y como él mismo confiesa, siempre encara la adversidad con "ingenuidad y optimismo".

Por ejemplo, cuenta con total naturalidad, sin recurrir a ningún adjetivo, la tortura que representa permanecer en una cárcel en la que está prohibido leer y escribir, ni siquiera hay acceso a una biblia, y "la única lectura que teníamos los presos", dice, era "la etiqueta de un pequeño envase de Ensure de 237 ml que contenía 350 calorías y una larga lista de vitaminas y minerales".

De la misma forma, relata el régimen de arresto domiciliario al que fue sometido "por

instrucciones de la compañera Rosario y el comandante Daniel", que significó para él un inmenso alivio para recuperar sus fuerzas físicas y mentales, a pesar de continuar bajo un estricto aislamiento, con la vigilancia permanente de cuatro policías, que le tomaban una fotografía a la 6 a.m. y otra a las 6 p. m., para constatar "que no se había fugado de su propia casa".

Pedro Joaquín relata sus vivencias y penurias sin ninguna clase de rencor ni exageración

En particular, me conmovió el capítulo en el que narra los cuatro días que pasó en su celda el general en retiro Hugo Torres Jiménez cuando ya se encontraba grave de salud y al borde de la agonía. El humanismo y la solidaridad de Pedro Joaquín, haciendo de enfermero y compañero de infortunio de Torres, hasta que con su protesta logró que lo sacaran de la cárcel y lo llevaran a un hospital, lo convierte en un testigo excepcional de la responsabilidad directa que tuvieron las máximas autoridades políticas de Nicaragua en el agravamiento de la salud y la muerte de Hugo Torres.

Destinos heredados es también un homenaje a la resistencia de todos los presos políticos, que sufrieron un encarcelamiento injusto y fueron sometidos a juicios espurios en la cárcel, sin derecho a la defensa, en los que fueron condenados a penas de 8 a 13 años de cárcel por ser presuntos autores de "menoscabo a la soberanía nacional", "lavado de dinero" o "gestión abusiva y apropiación y retención indebida".

Victoria moral. Como relata en su libro, Pedro Joaquín proclamó su inocencia con dignidad, como todos los presos políticos que nunca se rindieron. Nunca ha podido la dictadura Ortega Murillo fabricar una confesión falsa o una inculpación de los delitos inventados contra los reos de conciencia.

Nunca los pudo quebrar con su régimen de tortura y aislamiento, y esta victoria moral de los presos políticos simboliza la esperanza en una nueva república con democracia y justicia que los nicaragüenses nos merecemos.

El 9 de febrero del 2023, un total de 222 presos políticos, entre ellos Pedro Joaquín, fueron excarcelados, desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad nicaragüense.

Con ese nuevo acto de venganza recuperaron la libertad, mientras la puerta giratoria de la represión llenaba nuevamente las cárceles de la dictadura con otros 141 presos políticos y más de un centenar que están bajo arresto domiciliario de facto.

América Latina y el mundo no deben olvidarlos. Por la libertad de todos los presos políticos de Nicaragua, los invito a leer Destinos heredados, disponible en su edición impresa y en formato para kindle en amazon.com.

carlosf.chamorro@confidencial.com.ni

#### **ENFOQUE**

#### Prejuicio como arma política

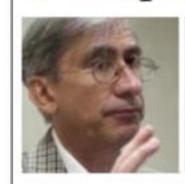

Jorge Vargas Cullell SOCIÓLOGO

ada más fácil en esta vida que estimular los prejuicios contra las minorías con tal de ganar el favor de las mayorías. No requiere un gramo de inteligencia ponerse a hablar contra los extranjeros para acusarlos de ser los culpables de la ola de crímenes. O hablar contra los gais y la "gente rara" para responsabilizarlos de la falta de valores. O para decir que todos los funcionarios son unos vagos, que "todo es culpa" de los judíos platudos, que los chinos son gente de poco fiar, que los indígenas son tontos y vagos.

Podríamos completar una larga lista de prejuicios que siempre andan por ahí, medrando en el archivo de la memoria social, a la espera de que alguien los desempolve. Y es que la demonización de un grupo social vende.

Acusar a algunos de ser la fuente de los males de una comunidad y exigir que se haga algo contra ellos es más viejo que la maña de pedir fiado. Y, con enorme tristeza, compruebo que, no importa país o época histórica, sigue siendo un método político eficaz para promover líderes, armar mayorías y proyectos de sociedad. Lo es, por supuesto, en nuestra Costa Rica actual.

Como que los seres humanos no aprendemos o, peor aún, no queremos aprender. Cada vez que una persona y, en el caso que me interesa, un político, abre la boca y estigmatiza a un grupo social, me resulta desolador comprobar no solo que tiene pegue, que muchos le compran el discursito y lo repiten, sino que se envalentonan, como si, ahora sí, tuvieran patente de corso para decir las peores cosas e incitar a la violencia. Hacerse famosos (y ricos) siendo personas horribles, poniendo de moda la maldad, se convierte en una estrategia para trepar en la escalera social. Y entonces los buscavidas proliferan como hongos, especialmente, hoy día, en las redes sociales.

En esas circunstancias, hasta pensar se vuelve sospechoso. Entonces, ¿qué hacer para frenar la espiral de odio que desata el uso del prejuicio como arma política? Me encantaría pensar que la invitación pública a la deliberación razonada fuera un remedio. Pensada, sin embargo, como acción individual, probablemente sea un valiente, pero poco eficaz, recurso testimonial. En cambio, la acción cívica de muchos a favor de la razón es otra cosa: si no se cede un milímetro a la intolerancia, denunciando y, a la vez, proponiendo opciones, se inyectará una buena y sana dosis de cordura social.

vargascullell@icloud.com

28



Grupo Nación lamenta profundamente el fallecimiento de la señora

### Marcela Díaz Platero

Esposa del señor Carlos Fernández Segura, gerente de marca de la empresa Grupo Monge.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Que encuentren paz y consuelo en sus recuerdos compartidos.

San José, 04 de julio 2024

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PERSONAL DE



LAMENTAN EL FALLECIMIENTO DEL SR.

## Manuel Emilio Montero Mora

PADRE DE NUESTRO GERENTE GENERAL

**LUIS MONTERO ANDERSON** 

OFRECEMOS NUESTRAS MÁS SENTIDAS CONDOLENCIAS A SU ESTIMABLE FAMILIA

**JULIO,2024** 

## Obituarios

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717

Por este medio invitamos a la misa de Primer Aniversario por el alma de



Hary Zurcher y Mary Anne Schofield
Norita Schofield
Patricia Schofield
Nietos y Bisnietos

A celebrarse en Iglesia Schoenstatt, Santa Ana, el día Sábado 6 de Julio 12:30 pm

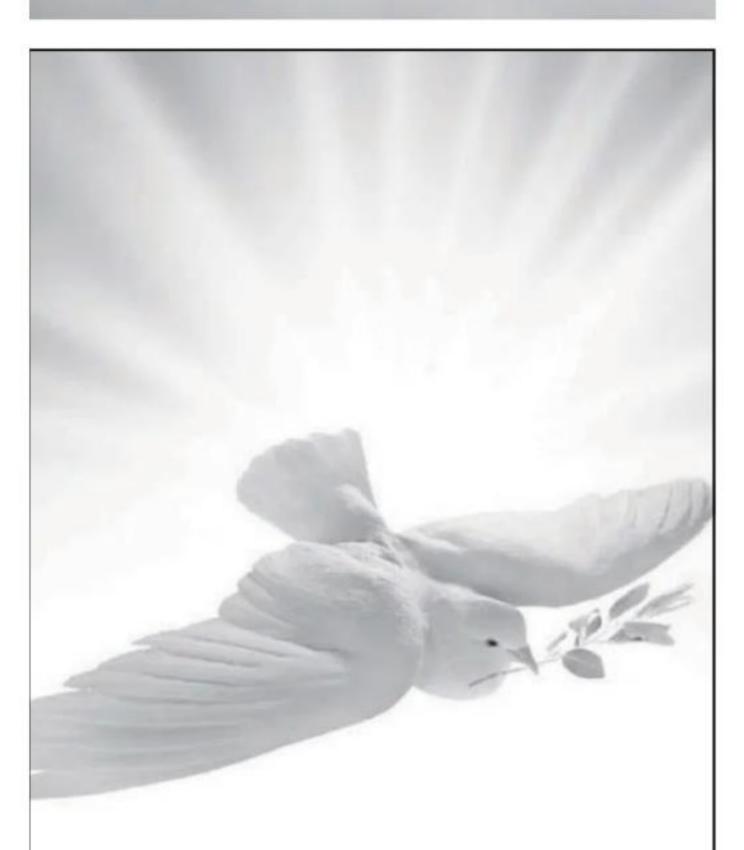



Si desea colocar un aviso en la sección de Obituarios, puede contactarnos

> (506) 4107-1016 | \$\infty\$ 6420-2118 (506) 4107-1015 | \$\infty\$ 6478-2411 Central: (506) 4107-1717 opción 2 Correo: publicidad@nacion.com



## PURODEPORTE

www.nacion.com

29

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

Técnico reveló parte de las peticiones que hizo una vez terminada la Copa América

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

¿Qué viene para los integrantes de la Selección de Costa Rica después de la Copa América? Unos tendrán vacaciones antes de reincorporarse a sus clubes y otros deben sentarse a definir su futuro y tomar decisiones para ver si concretan la opción de convertirse en legionarios de una vez, como Jeyland Mitchell, Warren Madrigal y Andy Rojas.

La Copa América se acabó para Costa Rica, pero esos jóvenes que están en aprendizaje, en un proceso que apenas se inicia, regresan a casa con varios pedidos expresos del técnico Gustavo Alfaro.

Es como si tuvieran trabajos extraclase, de esos que otorgan puntos, algunas tareas a las que los jugadores deben prestar atención y aplicarlas a partir de ahora.

"Muchas cosas les pedimos, y ya les adelantamos algunas. Hemos hecho diagnósticos de factores de concentración. Hemos analizado a los jugadores no solo desde el punto de vista físico y futbolístico, que trabajamos para ver cómo nos nivelamos, cómo estamos a la altura de los demás y cómo mejoramos esa condición", expresó Alfaro el martes, durante su última charla en la Copa América, tras la victoria de la Selección de Costa Rica contra Paraguay por 2-1.

El timonel reveló que dentro de todo ese análisis que ha efectuado con su equipo de trabajo, tienen diagnosticados los "percentiles de concentración" y dónde es que se disipa y se va.

"Es un factor muy importante porque el fútbol pasa por detalles y la capacidad de concentración es estar viviendo en plenitud lo que está sucediendo en el momento mismo donde sucede la acción", añadió.

Mejorar la concentración. Alfaro señaló que a veces tienen situaciones que les disparan desconcentraciones y que esos son factores que pueden trabajar, sin necesidad de estar con los jugadores.

"Ya estamos diagramando trabajos y talleres para ver de qué manera tratamos de incrementar los porcentajes de concentración que debemos tener en la capacidad de tomar decisiones y la manera en la que debemos tomar decisiones", amplió.

Lo que busca es que los integrantes de la Selección de Costa Rica encuentren la manera de ver cómo generan un pensamiento práctico para saber de qué manera cada quien toma decisiones en medio de la acción.

"Eso es algo a lo que, a lo mejor, no le prestamos aten-

## Gustavo Alfaro dejó una lista de 'tareas' a los seleccionados

> Adelantó que podría organizar microciclo de trabajo en agosto



El defensor Jeyland Mitchell es uno de los jugadores de la Selección que darían el salto a Europa tras la Copa América. En la foto, recibe la felicitación de Francisco Calvo. AFP



Aunque debe pulir algunos detalles, Patrick Sequeira demostró en la Copa América que la Tricolor no tiene problemas en el arco, luego del retiro del histórico Keylor Navas. AFP

ción, pero que es decisivo, el momento de decir cuándo tengo que parar, cuándo tengo que acelerar, en qué momento tengo que manejar los tiempos y darme cuenta de lo que está sucediendo, estar conectado con todo lo que pasa dentro del partido. Eso es algo que ya lo tenemos diagnosticado y lo tenemos que trabajar más allá de que no nos volvamos a juntar hasta setiembre", afirmó.

Alfaro adelantó que existe la posibilidad de que en agosto se organice un microciclo con los futbolistas del medio local, siempre y cuando no estén jugando la Copa Centroamericana de Concacaf.

Es decir, podría juntarse y trabajar varios días con jugadores que no sean de Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y la Asociación Deportiva Guanacasteca.

Legionarios bajo la lupa. "La otra cosa que les pedí es que los jugadores que están afuera, que demuestren por qué están afuera", continuó el timonel. "Ojalá que muchos de estos chicos también tengan el chance de salir, y esto lo digo con respeto, no es que estoy menospreciando el fútbol de Costa Rica, todo lo contrario", añadió el argentino.

Recordó que, días atrás, el propio Juan Pablo Vargas emitió unas declaraciones en las que dijo que todos los futbolistas sueñan con jugar en Europa, porque eso es una realidad. Entonces, a esos jóvenes que posiblemente ni siquiera guarden maletas al retornar a Costa Rica porque emprenderán un desafío en el extranjero, él les habló claro y directo.

"Les dije que tienen una responsabilidad muy grande, a los que les llegue a tocar la posibilidad de irse. Que no se van ellos, llevan un pedazo del país y un pedazo de bandera con ellos. Son embajadores nuestros adonde vayan, porque tienen que demostrar de qué están hechos los ticos", aseguró el técnico.

"Tienen que demostrar de qué están hechos los profesionales y tenemos la responsabilidad no solo de triunfar, porque si van afuera es para triunfar. Tienen que acostumbrarse a competir", recalcó.

Alfaro les hizo ver a esos jóvenes que no es únicamente irse al exterior, sino competir contra los mejores para imponerse contra los mejores.

"Irse afuera no alcanza, hay que competir y demostrar que uno está a la altura de los mejores. Tenemos la responsabilidad de abrir puertas, de saber que, si vamos, estamos representando al país y hay un montón de jugadores que tienen que venir detrás de ellos. Eso es una responsabilidad muy grande", aseveró el seleccionador nacional.

30 PURO DEPORTE

SELECCIONADOR EXPLICÓ EL ROL QUE JUGÓ EN LA COPA AMÉRICA

## Alfaro afirma que Joel es el 'más talentoso' de la 'Sele'

) Técnico destacó inteligencia del atacante: 'es el que entiende el juego'

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Joel Campbell se vio participativo, impregnando experiencia y haciéndose sentir en el juego ofensivo de la Selección de Costa Rica en el triunfo contra Paraguay en la Copa América.

Por momentos jugó de "9", aunque ejerció un rol de "10" durante ciertos lapsos, y también se movió por fuera.

"Muy bien", expresó el técnico Gustavo Alfaro para responder una consulta puntual sobre el tres veces mundialista. Eso dio pie para que recordara lo que ha pasado con el "12" de la *Tricolor* después del amistoso contra Uruguay.

Relató que esa noche, en el Estadio Nacional, Campbell entró bien en el segundo tiempo. A los dos días, estaban haciendo un fútbol reducido y, en un desborde, Joel tiró un centro y sintió una molestia en la pierna.

Las alarmas se prendieron, porque en la agenda seguían los partidos eliminatorios contra San Cristóbal y Nieves, en casa, y ante Granada, de visita. Después de eso, la Copa América quedaba encadenada y el técnico lo quería en Estados Unidos para los juegos frente a Brasil, Colombia y Paraguay.

Se siguió el protocolo y a Joel le hicieron los estudios pertinentes, que no arrojaron ninguna lesión muscular, pero sí una molestia, porque tenía una contractura. La decisión fue hablar con Joel y decirle que lo pondría en el arranque la eliminatoria si



Joel Campbell fue titular en el triunfo de la Sele ante Paraguay en la Copa América. En los dos primeros juegos, ingresó de cambio. AFP

necesitaban resolver el partido que seguía.

"Entró faltando seis o siete minutos, jugó muy poquito. Lo mismo en Granada, porque lo quería tener bien para la Copa América. Desde hace seis meses he venido trabajando con Joel. Le modificamos rutinas de gimnasio, distintas cargas, para volver a tener la mejor versión suya", apuntó Alfaro.

Manifestó que Campbell es uno de esos futbolistas que es siempre una solución en el equipo y que hasta le hizo algunas bromas, diciéndole: "Sos un buen suplente".

A raíz de eso, el argentino le explicó al jugador el motivo del comentario y le aclaró: "Con esto no quiere decir que no podés jugar de titular".

Su teoría se fundamenta en que, a veces, el suplente que entra quiere demostrar todo y no demuestra nada, y quiere hacer todo de vuelta y no termina haciendo nada, pero que en el caso de Joel es distinto, porque "él siempre tiene aportaciones positivas".

Aseguró que esa peculiaridad la vio en el equipo completo contra Paraguay, porque todos entraron bien.

"Lo importante es estar al servicio del equipo y demostrar que uno puede estar a lo que el equipo necesite en su momento. Y Joel es exactamente eso, también. La verdad que es el jugador que más talento tiene", confesó.

Para el duelo ante Paraguay, Alfaro le dijo que no se guardara nada, porque lo quería al tope y el mensaje fue conciso. "No me durés el partido. Si estás para 60 minutos, estás para 60; si estás para 90, estás para 90. En el momento que yo vea que bajaste un poquitito la intensidad, listo, ahí está; pero no te guardés nada, tenés toda la cancha, la cancha es tuya para moverte".

Buscarlo siempre. También contó que le pidió a Josimar Alcócer que Joel necesita el contacto con la pelota y que ellos requerían que la pelota pasara por Campbell, y que por más que esté marcado, hay que buscarlo.

"Es el jugador más inteligente, el que entiende el juego, el que maneja los tiempos, el que te puede dar la pausa. El que sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, y para eso necesita la mejor versión física, porque al nivel de intensidad de esta competencia, si no estás al 120%, por más talento que tengas, no rendís", dijo.

Gustavo Alfaro reiteró lo que mencionó en otras ocasiones: que el talento es una condición necesaria y que se ve a James Rodríguez como un jugador del perfil de Joel Campbell, que aparece a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, en el medio, en tres cuartos, porque son los jugadores que miran la cancha y así encuentran los espacios.

"Por eso son los estrategas, y eso es lo que tiene Joel. Tenemos que jugar en función de él para la plusvalía que tiene. Y la verdad que en tanto y en cuanto lo podamos sostener en este nivel físico, bien. Yo le dije que la mejor versión de Joel Campbell la quiero dirigir yo", aseguró el técnico. ■



Kendall Waston será una de las figuras moradas disponibles para el domingo. SAPRISSA

ANTE HEREDIANO

#### 'S' jugará la Supercopa con bajas sensibles

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Saprissa se prepara para enfrentar este domingo en el Estadio Nacional (11 a. m.) su primer reto del semestre: la Supercopa contra el Club Sport Herediano.

Todo apunta a que en la cancha no se verá la mejor versión de los morados, quienes llegarán diezmados al compromiso contra los rojiamarillos. Saprissa no contará con los seleccionados Kevin Chamorro, Douglas Sequeira, Jefferson Brenes, Gerald Taylor ni Joseph Mora.

Tampoco estarán el panameño Eduardo Anderson. quien disputa con Panamá la Copa América, ni su compatriota Fidel Escobar, que se recupera de una lesión.

Aunque estaba previsto que la *Tricolor* regresara al país este miércoles, pasadas las 11 p. m., los seleccionados necesitan un periodo de vacaciones y es poco probable que el cuerpo técnico morado utilice a alguno de ellos contra los florenses.

Así que el Saprissa en cancha el domingo podría ser engañoso, como quizá fue engañoso el cuadro morado que perdió un fogueo contra el Diriangén de Nicaragua.

El tetracampeón nacional arranca este mes lleno de desafíos. El primero es la Supercopa y, según comunicó el departamento de prensa de los morados, el lunes de la próxima semana el grupo sale rumbo a Texas. Ahí, continuará su pretemporada y el sábado 13 jugará contra el San Antonio FC, de la USL Championship.

El lunes 15 de julio, Saprissa regresará al país para continuar su pretemporada. El miércoles 17, disputará su segundo cetro del semestre: la Recopa. En este caso, enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio Nacional.

El 21 de julio arranca la acción del torneo nacional, donde Saprissa abrirá como visitante contra Sporting. Y para cerrar el mes, abrirá su participación en la Copa Centroamericana contra Guanacasteca, el 31 de julio, en el Estadio Ricardo Saprissa.

NO JUGÓ NI UN MINUTO EN COPA AMÉRICA

#### Kenneth Vargas explota: 'He llorado como nunca'

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Kenneth Vargas no sumó un solo minuto en la Copa América, v verse en esa situación no ha sido nada fácil de asimilar para él.

En medio de la frustración que siente, Vargas se desahogó en su cuenta de Instagram, donde colgó un mensaje en el que agradece el apoyo que ha recibido en estos días.

"He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que, de niño, este siempre fue mi sueño y no voy a parar

hasta conseguirlo", escribió.

"No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad v sobre todo mi sueño de ser un jugador de la Selección. Nunca me pondré en duda venir a la Selección; para mí es un orgullo y un privilegio estar acá, aunque no tenga la oportunidad que me merezco; trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada", añadió.

Indicó que volverá a su club con la misma ilusión de ir a hacer las cosas bien para volver a estar en la Selección y dejar el nombre de Costa Rica en alto.

Antes del partido contra Paraguay, el técnico Gustavo Al-



Kenneth Vargas confesó en redes sociales que está "mentalmente caido" por no jugar con la Selección. Instagram Kenneth vargas

faro detalló que Kenneth tiene cosas que le gustan mucho y que lo habló con él y con otros jugadores sobre algunas cosas que les faltan.

Alfaro explicó que Vargas no es un punta central "para trabajar de espaldas al arco";

dijo que puede ser un extremo, pero tiene que agregar algunas condiciones.

"Que no haya sumado minutos no quiere decir que no lo tenga en cuenta. Si lo tengo acá es porque lo tengo en consideración", puntualizó.

PURO DEPORTE 31 JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN



Abogados Seminario E. L. logró su título 19 en la historia del baloncesto costarricense. PRENSA FECOBA

35 AÑOS DESPUÉS, HISTÓRICO QUINTETO GANA TÍTULO

## Seminario vuelve al lugar más alto del baloncesto nacional

Seminaristas vencieron a Pelicans PFC en final de la Liga Superior

Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Ese histórico equipo de baloncesto necesitaba volver a escena como en los tiempos en que ejercía un dominio total en los aros ticos. Aunque es el quinteto con más chos seminaristas de corazón sentían que era necesario un regreso contundente, y vaya manera de hacerlo.

Abogados Seminario E.L. acabó con la sequía de 35 años y se proclamó campeón de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), al imponerse en el quinto juego contra Pelicans PFC de Puntarenas, con marcador de 59-79, en el gimnasio Rafael Rodríguez, en San Ramón.

Fue como un efecto en cade-

coronas en esta disciplina, muna; si no que lo diga el técnico Pablo Martínez, quien vive un verdadero sueño. Todo empezó el año pasado, cuando guio al equipo femenino al título, sin imaginarse que sería el impulso para ganar también el campeonato masculino.

> Emociones al tope. Abogados Seminario E.L. está conformado por jugadores que fueron exalumnos de la institución y se reforzaron con figuras que llegaron a marcar la diferencia

y hacerse sentir en el rectángulo de juego.

La final fue vibrante. Destronar a Pelicans no resultó nada sencillo, en una serie donde los seminaristas tenían una ventaja de 2-0 y los naranjas ganaron los siguientes dos partidos para forzar a ese quinto juego definitivo.

Con eso parecía que las cosas se ponían cuesta arriba para los nuevos monarcas, porque aunque quedaba un partido en el que podían pasar muchas cosas, los naranjas llegaban con la motivación de tener una nueva oportunidad.

"Todo el torneo fue como una manipulación de momentos de los equipos, un torneo muy emocional para todos y entendimos en algún momento de la final que la clave era tratar de manipular el momento del juego para poder dar el golpe en el último partido", analizó el técnico.

Pese a la presión de Pelicans, Abogados Seminario E.L. supo controlar el balón, darle movimiento y encontrar el espacio adentro con Robert Hawkinson o afuera con Manrique Alvarado.

"Sacamos una ventaja de 19 y, en el segundo cuarto, se nos pusieron a un punto. Lo que pasa es que el esfuerzo físico de recuperar eso es demasiado y sabíamos que para el tercer cuarto. Puntarenas no iba a poder tener la misma intensidad. Esa era la clave y nos enfocamos en ganar el tercer cuarto, aunque fuera por un punto y el último periodo fue de administración de tiempo", reconoció Martínez.

El conteo histórico de coronas en el baloncesto costarricense ubica a Seminario en primero lugar, con 19 títulos, Ferretería Brenes Barva con 9 estrellas y el Liceo de Costa Rica con 8 cetros. ■



#### Cavendish rompe marca de Merckx

PARÍS/AFP. El británico Mark Cavendish estableció un nuevo récord de victorias de etapa en el Tour de Francia al conseguir ayer, en Saint-Vulbas, su triunfo El velocista del Astana suma ahora una más que el mítico belga Eddy Merckx.

La nueva plusmarca ha llegado en la quinta etapa de este Tour de 2024. En la línea de meta de Saint-Vulbas, Cavendish fue más rápido que el belga Jasper Philipsen (Alpecin) y que el noruego Alexander Kristoff (Uno-X), en un esprint marcado por una caída en los últimos metros. El esloveno Tadej Pogacar se mantuvo líder con 45 segundos de margen sobre el belga Remco Evenepoel, segundo, y con 50 sobre el danés Jonas Vingegaard, tercero y ganador de las dos anteriores ediciones del Tour.



El ciclista británico Mark Cavendish tenía tres años en busca de este triunfo. AFP

#### Alcaraz y Sinner superan escollos

REDACCIÓN. El español Carlos Alcaraz, número 3 mundial y defensor del título del torneo de Wimbledon, se impuso al australiano Aleksandar Vukic (69.º) por 7-6, 6-2 y 6-2. Luego, el pulso italiano entre el número uno mundial, Jannik Sinner, y Matteo Berrettini (59.°), que llegó a ser subcampeón de Wimbledon en 2021, necesitó de tres desempates para definirse 7-6, 7-6, 2-6 y 7-6, en favor del primero.

#### Argentina abre los cuartos de final

REDACCIÓN. La Copa América vuelve hoy con el primero de los duelos de cuartos de final: la campeona Argentina se enfrenta a Ecuador, a partir de las 7 p. m., en un juego que usted podrá ver en los canales 6 y 7. El ganador se enfrentará en semifinales contra el vencedor del juego de mañana entre Venezuela y Canadá (7 p. m.). Los otros duelos se jugarán el sábado: Colombia - Panamá (4 p. m.) y Brasil - Uruguay (7 p. m.).

DE JUEGOS NACIONALES A LOS OLÍMPICOS

#### En solo dos semanas, Alberto Vega nadará en Guanacaste y París

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Solo imagínese poder representar a su cantón por última vez en los Juegos Nacionales y, dos semanas después, cumplir el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos.

Eso le sucederá al atleta belemita Alberto Vega. El 'tritón' debutará este jueves en las justas nacionales Guanacaste 2024 y posteriormente tendrá que viajar a Francia, para participar en la olimpíada parisina, su más grande sueño.

Alberto y su compañera en Belén Alondra Ortiz serán los representantes de la natación costarricense en París, tras recibir la invitación por universalidad o Wild Cards de la World Aquatics (anteriormente Federación Internacional de Natación, FINA).

Este jueves, Alberto iniciará las competencias en las justas nacionales en el Poli-

deportivo de Nicoya, donde se efectuará la natación, a partir de las 5 p. m. Luego, deberá tomar el avión, con el resto de la delegación, para competir en París 2024, en la Arena La Défense, donde se realizarán los eventos olímpicos de natación a partir del próximo 27 de julio.

"¿Qué ironía, verdad? Competir en las máximas justas del país y dos semanas después participar en las máximas justas del mundo. Sin duda, para mí es algo para aprender, una experiencia nueva y espero dar lo mejor en ambos torneos", manifestó Vega.

En el Polideportivo de Nicoya, Alberto participará en cinco eventos individuales y tres relevos por el equipo de Belén. Se lanzará al agua en los 100, 200, 400 y 800 metros libre, además de en los 100 metros mariposa. Así como en los relevos de 4x100 combinado, 4x100 metros libre y 4x200 metros libre.

En París, el belemita solo to-



Alberto Vega nadará en cinco eventos en los Juegos Nacionales, mientras que en París 2024, solo en uno. INSTAGRAM DEL CODR DE BELÉN

mará la salida en la prueba de los 400 metros libre.

"Siempre habrá presión, tanto por representar a mi cantón, Belén, en Juegos Nacionales, como por representar a Costa Rica en unos Juegos Olímpicos. No será fácil, pero nos hemos preparado por muchos meses para ambas justas", enfatizó Vega.

Alberto, de 19 años y con más de 12 años en la natación. comentó que su deporte conlleva mucho esfuerzo y dedicación. El joven, que sobresale por su 1,90 metros de estatura, resaltó que sin un buen equipo de trabajo es difícil cumplir sus metas.

"La natación es de gran sacrificio y los atletas tenemos que dar demasiado, por lo que siempre es fundamental tener un equipo de apoyo. Mi entrenador Pablo Camacho, todas las madrugadas, todos los sábados y todos los feriados, está conmigo. Uno no ve todo ese empeño como un sacrificio, porque es una alegría entrenar todos los días", aseguró. ■

## PURO DEPORTE

**JUEVES** 04 de julio del 2024

→ Manudos estampan primera firma para hacer uno de sus mejores negocios

## Liga encamina la venta de Jeyland al Feyenoord

Alajuelense aceptó la oferta de \$2,5 millones que envió el club de Países Bajos

#### Fanny Tayver M. y Ferlin Fuentes

fanny.tayver@nacion.com

Liga Deportiva Alajuelense da pasos firmes para concretar con Jeyland Mitchell la segunda mejor venta de su historia, superada tan solo por el pase de Froylán Ledezma al Ajax de Países Bajos por un monto de \$5 millones, en 1997.

Dos fuentes que están al tanto de las negociaciones confirmaron a La Nación que Alajuelense tiene un preacuerdo firmado con el Feyenoord de Países Bajos por su joven revelación.

Con todas las partes de acuerdo, Alajuelense ya aceptó la oferta de \$2,5 millones (más de ¢1.400 millones) que envió el club neerlandés para adquirir la ficha del defensor.

Lo que falta es que Jeyland supere las pruebas médicas a las que se someterá en cuestión de horas. El periodista italiano especializado en fichajes internacionales Fabrizio Romano dio a conocer en su cuenta en la red social X que el tico debe viajar a Róterdam para realizar las debidas pruebas médicas, las cuales, según dijo, serán antes del fin de semana.

De superar las pruebas, a la Liga llegarían los documentos oficiales en cualquier momento para concretar un negocio redondo pues, en diciembre pasado, él llegó como agente libre a Alajuelense.

El fichaje. Los rojinegros no tuvieron que pagar un cinco por tenerlo en su equipo y



Jeyland Mitchell se transformó en el defensor de más proyección desde que Alexandre Guimaraes le dio una oportunidad en Alajuelense. Ahora, está listo para dar el salto internacional. AFP

ahora llenarán sus arcas. Mitchell no era un futbolista que estuviera en el radar de los manudos. Elagente Kurt Morsink llamó en ese momento al presidente liguista, Joseph Joseph, y le ofreció al jugador, haciéndole ver que en el club no se iban a arrepentir si le daban una oportunidad.

Del mismo agente nació la idea de que, si no tenía espacio en el primer equipo, porque tal vez la planilla estaba cerrada, lo podían dejar en el cuadro U-21, porque tenía edad. Joseph trasladó el caso a la gerencia deportiva. Al revisar el perfil de Mitchell, tanto Javier

Santamaría como su mano derecha dieron el visto bueno

para el fichaje. Así empezó a cambiar la vida del futbolista, que pese a su juventud jugó dos años en Guanacasteca y luego Kurt Morsink le consiguió un mejor contrato con Liberia, por seis meses. Después de eso, verían qué seguía. Y llegaron las grandes sorpresas.

La madre del futbolista, Mirta Mitchell, recuerda como si fuera hoy cuando le dijo que iría a Alajuelense: "Estaba todo contento y me decía: 'Al fin, mami, al fin'. Yo le respondí: 'Pero no va para el primer

equipo, su contrato es para la U-21', y me decía: 'No importa, mami, no importa. Ya yo estoy ahí'. Parecía que era la primera vez que jugaría fútbol".

"Vaya y triunfe, porque usted está donde quiere estar", le dijo ella. Él respondió: "Mami, voy a darlo todo". Y así ha sido. "Me contó que Andrés Carevic lo vio y que entrenaba con el primer equipo, pero no lo tomaba en cuenta", recordó.

Ella le insistió en que todo era ganancia y que ya llegaría el día de entrar en alguna convocatoria. El solo le decía que estaba entrenando lo más duro que podía. "A Dios gracias le llegó la oportunidad con Alexandre Guimaraes. El día que iba a jugar fue tan emocionante; en este cuerpo que yo tengo no cabía la alegría", destacó doña Mirta.

A la Selección. La Liga se había quedado sin defensas. Alexis Gamboa estaba con la Selección Nacional, Guillermo Villalobos se había lesionado y Juan Luis Pérez se encontraba con la selección de Nicaragua.

Venía ese partido de los rojinegros en Liberia y Bryan Ruiz le sugirió a Guima que volviera a ver al equipo U-21, porque Jeyland Mitchell era una buena opción.

El defensor entró en convocatoria y jugó un partidazo, fajándose en el duelo en el que expulsaron al defensor Manjrekar James. Era su oportunidad y no la dejó escapar. Se volvió inamovible en el equipo de Guimaraes.

Sin necesidad de que jugara la Copa América, el técnico rojinegro sabía que su destino estaba en Europa y fue justo en ese partido contra Brasil cuando llamó la atención de clubes de ligas importantes del Viejo Continente.

De todos los interesados, el Feyenoord fue el que lanzó la oferta de \$2,5 millones para comprar su ficha.

La exportación de futbolistas con cifras importantes ha caracterizado a Alajuelense en los últimos años. Lo que pagará Feyenoord a los rojinegros supera la cifra con la que Nottingham Forest compró la ficha de Brandon Aguilera.

Si se suma lo que recibirían los manudos por Mitchell, más las ventas de Aguilera, Josimar Alcócer, Carlos Mora y Alonso Martínez, la cifra percibida por la Liga Deportiva Alajuelense alcanza los \$8 millones en los últimos años. ■

#### En Escocia 'presionan' por llevarse a Taylor

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Es cuestión de cumplir con algunos trámites, llenar unos documentos, y listo. El Hearts, club de la primera división de Escocia donde juega Kenneth Vargas, se prepara para llevarse a una de las figuras del Saprissa.

La prensa de ese país, concretamente el periódico Edinburgh News en su sitio web, aseguró que el Hearts está acelerando los trámites finales para fichar al defensor Gerald Taylor.

"La llegada de Gerald Taylor al Hearts debería acelerarse durante la próxima semana, ya que el club está presionando para traer a su última contratación a Edimburgo lo antes posible", informó el medio en nota escrita por Barry Anderson.

Anderson añadió que el lateral derecho acordó los térmi-

nos para una cesión al Hearts, pero necesita un visado de trabajo para el Reino Unido. Los directivos del club quieren tenerlo en el país lo antes posible para agilizar el proceso de inmigración.

"La llegada de Taylor debería darse antes del 15 de julio, para finalizar los documentos necesarios para su traspaso. Su club, el Deportivo Saprissa, acordó una cesión inicial por una temporada con el Hearts,

con la opción de un traspaso definitivo por un monto de seis cifras el próximo año", agregó.

Desde hace más de un mes se habla de la posibilidad de que Gerald Taylor se convierta en legionario, tema que el mismo Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, no ocultó.

"Tenemos que hacer valer nuestro producto y no podemos devaluarlo. Ahora, esperar que se gane en la cancha la oportunidad de salir", dijo. ■



Gerald Taylor fue una figura destacada del Saprissa durante el Clausura 2024. JOSÉ CORDERO